

Circulo Español de Amigos de Europa

### CENHINE

"AL FRENTE" No. 12-BOLETIN CEDADE- Ap. Correos: 14.010, Barcelona-Año XII-NOVIEMBRE 1978 - Núm 83



avanzar siempre:

la nueva junta toma el relevo





Presidente, director: PEDRO VARELA Secretario Nacional: PEDRO PONT

BARCELONA Local Social ,redacción, talleres, administración: c/ Seneca 12, bajos. Dirección Postal: Ap. de C. 14.010

MADRID Ap de C. 14.225 Local: Fco. Silvela 45. AIX EN PROVENCE Boite Postal 361. FRANCE ALICANTE Ap de C. 630. ALBACETE Ap de C 467. CADIZ M. Delgado Alcala del Valle, c/ Jose A. 37 CARTAGENA Ap de C 399 CORDOBA Ap de C 505 GRANADA Ap de C 523 JAEN Ap de C 272
MALLORCA
Ap de C 1327
MENORCA, MAHON
Ap de C 291 MURCIA Ap de C. 817 MALAGA Ap de C 497 LA CUESTA TENERIFE Ap de C 143 LEON Ap de C 402 LUGO Ap de C 273 OVIEDO Ap de C 857 PAMPLONA Ap de C 454 SALAMANCA Ap de C 582 SÄNTANDER Ap de C 2127 SABADELL (Barcelona) Ap de C 1051 TÔLEDO Ap de C 165 VALENCIA Ap de C 9043 SEVILLA Ap de C 21 ZARAGOZA

Ap de C 3122 Pendientes de Apartado de Correos: Ceuta, Almeria, Valladolid y Logroño.

Edita e imprime: Círculo Español de Amigos de Europa, CEDADE. Registro Provincial de Asociaciones, sección 1ª, número 163 (Barcelona). Registro Provincial de Asociaciones, número 1681 (Madrid). Exención de Director Periodista. D. L. B.41146/69.

### EDITORIA



El ejemplar que ahora tienes la oportunidad de ojear y leer, se ha visto insertado dentro de un momento, harto importante y decisivo para nuestra organización, para CEDADE.

La periodicidad de nuestro Boletín interno, es la de bimensualidad, y dentro de este periodo de tiempo, desde la aparición del último Boletín número 82, hasta ahora, en que firmamos el Editorial del 83, ha tenido lugar el V DIA NACIONAL.

Como todos sabreis, (y para quienes no lo sepais, ahora lo decimos), una vez al año, nos reunimos los Camaradas de CEDADE, en un lugar determinado. Celebramos este encunetro con alocuciones, juramentos de los nuevos afiliados, y sobre todo, un desbordante sentimiento de camaradería. Pues bien, el celebrado este año, tuvo lugar el día 14 de octubre, en la incomparable Sierra del Cadí, con el también inigualable pico del Pedraforca como fondo, en uno de los marcos más bellos de la geografía catalana.

Los Días Nacionales, han tenido casi siempre como "escenografías naturales" lugares preciosos, desde la sierra madrileña de Cuelgamuros, hasta el nevado Vall D'Aran, y hasta la majestuosa Sierra de Gredos.

El escencario ha estado acorde con la grandeza espiritual de la actividad que desarrollábamos.

El día 14 de octubre de 1978, nos congregamos una vez más para repasar lo hecho hasta ahora y planificar lo próximo a hacer.

Este Boletín, que aparece tras la jornada del DIA NACIONAL debía ser, y es, un reflejo y una crónica de aquellos momentos inolvidables.

Inolvidables, por la camaradadería que todos respiramos; inolvidables, por lo fugaz del saludo a los camaradas; inolvidables, por lo que tuvieron de sancillos, pero al mismo tiempo de gigantes, en una combinación que se nos apa-

ce imposible, pero que en realidad no lo es. Saludos, discursos, juramentos, palabras y frases entrecortadas, breves descansos, austeras comidas, últimas palabras, despedidas.... todo pasa muy rápido, excesivamente rápido.

Pero para que quede perenne testimonio de esos momentos, la presente revista recoge en una completa crónica, lo que fué l V DIA NACIONAL. Para recordar (quizá nostálgicamente) a quienes estuvimos y para informar a los

Lo importante también radicó en lo práctico de la jornada. Aparte de las consideraciones simbólicas, también estuvo presente el ánimo de trabajo y de actividad política.

Destacable, es el cambio de junta, que, tras el V DIA NACIONAL, se operó en CEDADE. Después de años, muchos años de lucha y responsabilidad, el camarada Mota dejó el segundo -que no el primero- de estos motivos, en manos del joven y voluntarioso camarada Varela.

Las palabras que suscribimos, y que componen los textos completos de las alocuciones y discursos del día, son suficientemente explícitos de las razone y motivos del cambio.

CEDADE, abrió el día 14 de octubre una nueva etapa, pero no una aventura. CEDADE abrió el día 14 de octubre un nuevo horizonte de esperanza, pero no de riesgo ni de peligros.

A fin de cuentas, CEDADE, tras el día 14 de octubre se ha visto fortalecisdo por savia nueva y joven. La lucha prosigue con renovado optimismo y moral de combate.

### BREVE CRONICA DEL V DIA NACIONAL DE CEDADE

- Llegada de todos los camaradas al lugar de los actos.
- Se iza la bandera de la Cruz Céltica del Nuevo Orden. Palabras del nuevo Secretario Pedro Pont.
- Lectura de la carta de adhesión del Frente Nacional de la Juventud.
- Palabras del ex-Presidente Jorge Mota.
- Juramentos y entrega de carnets a los nuevos afiliados FF y SD. Palabras de Pedro Varela, nuevo Presidente.
- Palabras de José Luis Hernandez, nuevo Vice-Presidente.
- Pausa para comer y minutos de descanso.

- Se inician las ponencias:
  Jaime Nuñez Miller: "CEDADE en Madrid" en su calidad de delegado.
  Eva Muns: "CEDADE en Barcelona" en su calidad de delegada.
  Ignacio Martín: "CEDADE en Andalucía", en su calidad de delegado.
  Juan R. Moragas: "CEDADE en Valencia", en su calidad de delegado. María José Jimenez: "La mujer Nacional-Revolucionaria", como Jefe del
- Frente Femenino. Fernando Bueno: "CEDADE en Sudamérica", como encragado de delegaciones americanas.
- Joaquin Carrero: "Situación europea de los movimientos Nacional-
- revolucionarioios", como encargado de relaciones internacionales.

   Clausura del V DIA NACIONAL, con el arriamiento de banderas a cargo del Camarada Pedro Varela, nuevo Presidente.
- Canto ante la runa de los caídos
- Partida hacia los diferentes puntos de procedencia.

# V Dia Nacional de la



### JUVENTUD DE CEDADE

ALOCUCION DEL CAMARADA PEDRO PONT Secretario General de CEDADE

Camaradas: Con el primer y tercer movimientos de la Octava Sinfonía de Bruckner, nuestro leit-motiv oficial, hemos empezado el V Día Nacional de la Juventud.

Primeramente quiero agradeceros a todos: delegados, camaradas y militantes vuestra asistencia hoy aquí, al mismo tiempo que lamentar la de aquellos que no se han podi-

do personar. La importancia de un Día Nacional es bien evidente. En un Día Nacional, intercambiamos opiniones, conocemos a camaradas, en fin, es una jornada necesaria, al menos una vez al año, dentro de CEDADE. Ahora bien, qué importancia reviste este V Día Nacional que lo haga sobresaliente de otros anteriores. En primer lugar, yo destacaría como principal causa de la importancia sobre otros Días Nacionales, que con su consecución se habrá experimentado en CEDADE un cambio de junta. Los mandos que hasta ahora han regido los destinos de nuestra organización van a dejar a personas más jóvenes la responsabilidad que hasta ahora habían mantenido. Este cambio de junta se inicia en primer lugar, lógicamente, con el cambio de presidencia. El Camarada Mota deja el paso al Camarada Varela. Ahora bien, el significado de este cambio no se debe interpretar en el sentido de que alguien o algunos dejen de trabajar por CEDADE. En absoluto, aquí no se retira nadie; todo lo contrario. Los camaradas mayores que ahora dejan el paso a los camaradas jóvenes, liberados de las responsabilidades mantenidas hasta ahora, podrán desarrollar, creo yo, una labor que será muy fructífera.

Los pasos dados por la anterior junta son gigantescos y muy importantes. Tenemos una serie de medios, una serie de material humanos (que esto es lo más importante) y que vuestra presencia aquí así lo evidencia. En esto pueden resumirse los pasos dados por la anterior junta hasta hoy. Quiero agradecer y homenajear públicamente a los camaradas Mota, a los camaradas Bau, a tantos y a tantos camaradas que han mantenido y levantado la bandera de nuestra organización durante todos estos años. En los demás cargos se experimentará un cambio. A mí me ha sido asignada la responsabilidad de la Secretaría Nacional de CEDADE.

Podría pensarse que mi juventud es excesiva para mantener una responsabilidad de este tipo. Yo, a los 14 años (ahora tengo 17) entré en CEDADE. No había, ni he pasado nunca por ningún otro grupo. Mi personalidad, mi ideología y mi estilo se han formado y conformado en CEDADE.

Creo que mi pasado y mi presente políticos justifican que pueda tener un lugar en CEDADE, en el futuro CEDADE que hoy se inaugura. Las cosas que fallen, que serán muchas, no serán por dejadez o por desidia, serán porque quizás las metas que hemos querido alcanzar sean demasiado altas; pero siempre estarán respaldadas por mi trabajo y por el trabajo de mis camaradas que me secundarán y a los cuales tengo yo también que secundar y apoyar.

La nueva junta que hoy se inaugura tiene un espíritu de lucha y un espíritu de trabajo, y los miembros que la componen lo han demostrado durante muchos años y durante

mucho tiempo.

La segunda razón por la cual este Día Nacional sobresale por encima de los anteriores es la abertura de nuevas delegaciones ya en la península, y al mismo tiempo, una serie de delegaciones, que creo, por su significado simbólico y además por su significado práctico merecen ser reseñadas. La delegación de Aix-en-Provence, cuyo delegado y militantes no han podido venir por infortunios de última hora. Con la delegación de Aix-en-Provence, hemos abierto las fronteras de Europa, para lanzarnos poco a poco, hacia todo nuestro continente. Luego también, merecen reseñarse las delegaciones de Sudamérica que abren nuestro camino también hacia otros lugares del mundo blanco. El significado simbólico de este tipo de delegaciones supera el significado práctico, pero este último también tiene su importancia.



aspecto de la formación en marcha,



-Momento en que el camarada Mota procede a izar, la enseña de la Cruz Céltica. Los militantes en respetuosa actitud firme.

Otro punto por el que este Día Nacional sobresale sobre los anteriores es la denodada, la trabajada actividad y militancia de nuestro Frente Femenino. Que ya demostró lo que podía dar con ocasión de la organización del I Congreso de Jóvenes Nacional Revolucionarias, ve acrecentada su militancia. La difícil militancia de las mujeres en política, pero ya sabemos que cuando una mujer entrega su espíritu y su militancia, da y puede dar, y ha dado y lo ha demostrado, muchas veces, más que los hombres.

Otro aspecto que sobresale es el notable aumento de militancia, pues vuestra representación es bastante numerosa, pero faltan muchas delegaciones, muchos camaradas que no han podido venir por las razones que sean. Hoy repartimos también muchos carnets; hoy muchos camaradas

se comprometen.

Ahora bien, yo quisiera hablaros, si lo supiera, de cuál va a ser el futuro de CEDADE. Yo no sé, ni puedo hablaros de ello, porque todos nosotros hemos de responder a esta incógnita. Porque con nuestra actividad, porque con nuestra militancia, porque con nuestro esfuerzo denodado, ya sea en una delegación, ya sea en otra. Con todo ello, con la consecución de todo ello, sabremos y adivinaremos cuál será nuestro futuro, pero antes no podemos hacer predicciones.

Muchos abandonan, muchos nos dejan en la estacada; esto lo sabemos perfectamente y los años de política activa nos demuestran que son muy numerosos; pero no son estos, sino que son los jóvenes que quieren venir a militar a nuestra organización, estos jóvenes nacional revolucionarios son los que tienen que marcar nuestra pauta.No aquéllos que abandonan. Los que realmente serán y han sido y son, los que llevan los pasos de CEDADE, hoy y en el futuro, son estos jóvenes que vienen.

Quiero dejar ya paso al camarada Mota que sé, tiene cosas muy importantes que deciros, pero antes, quisiera recitar aquella máxima, que en las horas de desmoralización, en las horas de dejadez, nos ha levantado de nuevo el ánimo y ha insuflado el ánimo de moral militante y revolucionaria: "No somos los últimos de ayer, somos los primeros

de mañana".

Por lo tanto, con la solemnidad que un acto así requiere, pero sin pomposidades, sino estilo y austeridad, declaro inaugurado el V Día Nacional de la Juventud.

iarriba Europa!



Los camaradas esperan las palabras de los oradores, Mientras, suenan los acordes de la Octava Sinfonía de Bruckner.



-El camarada Pont, nuevo Secretario de CEDADE, inagura el Día Nacional, con una breve salutación.

### ALOCUCION DEL CAMARADA PEDRO VARELA Presidente de CEDADE

Camaradas: Por segunda vez en lo que llevo en CEDADE, me es dado hablaros en un Día Nacional. Después de viajes agotadores, que habeis tenido que efectuar todos de provincias españolas, y de viajar en plan de austeridad, en coches, trenes, habeis tenido que pasar una noche de pocas horas de sueño, en las condiciones más difíciles. El hecho de que, además, os hagamos viajar a ciento y pico kilómetros de Barcelona para celebrar el Día Nacional en un sitio como en el que estamos, es simplemente por el hecho de que a nosotros siempre nos han gustado muchísimo más los campamentos para celebrar el Día Nacional y entrega de carnets y juramentos. Los campamentos nacionales se celebran en un sitio mucho más bonito, más a nuestro estilo y las condiciones de austeridad y camaradería son más patentes. Pero los campamentos nacionales son más complicados, pues hay muchos camaradas que no pueden vnir, teniendo problemas con la familia, etc. Al no poder hacer un campamento nacional, como desearíamos, hemos elegido un Día

Nacional en un ambiente como el presente.

A los camaradas que acaban de jurar, se les ha entregado un carnet nuevo, que acabamos de confeccionar este año, en cinco idiomas. Esto lo hemos hecho por una necesidad imperiosa. Tenemos en el boletín y en muchos casos hemos dicho que nuestra raza, Europa en cuestión, no tiene unas fronteras geográficas. Hemos sobrepasado los límites nacionales que hasta ahora se imponían en Europa y nuestra nación, nuestro nacionalismo, se basa simplemente en los conceptos de Cultura y de Raza. Ya no se trata de Cataluña y Castilla, de España y Francia o Alemania e Inglaterra, sino que se trata de la raza blanca y toda la cultura que abarque. En este caso, igual puede ser un australiano, un sudafricano o un norteamericano. Además se os ha entregado con el carnet, un pequeño libro, que el camarada Asensi ha confeccionado de forma magistral. Cuál es nuestro estilo, cuáles nuestros puntos fundamentales. Este librito no pretende ser un catecismo para el joven, sino darle una base. Hemos querido dejar constancia de qué es lo que a nosotros nos impulsa a pensar como pensamos y a sentir como sentimos. "Etica Revolucionaria", nuestra ética dejará constancia de lo que es CEDADE y si en el futuro, algún día desaparacemos o si algún día es leído por algunos jóvenes.

Mucho de los que estais aquí nos conoceis desde hace poco tiempo y quizás no sabeis cómo se creó CEDADE, de qué manera se llevó a cabo. Se creó por unos jóvenes de 13 y 14 años en 1965, y que son hoy "personas maduras", si así pueden llamarse, a la edad que tienen hoy en día. En estos jóvenes de 13 y 14 años, existía una idea que les unía a todos ellos. Existían en España, en Europa, grupos nacionalistas, grupos anticomunistas, pero había algo supe-

rior a todo ello, que les llevó a crear CEDADE.

Estos 13 años de historia son muchos años. Han tenido que empezar desde cero para conseguir unos medios económicos, una propaganda, llevar a cabo un trabajo, para desarrollar una organización que hoy nos ceden a los futuros

mandos.

En 1974, CEDADE atravesó una situación un tanto pesimista. Pasó un estadio en el cual intentó crear el gran partido, el partido nacional socialista popular, a nivel de calle, a nivel de propaganda. Salió mal, no se pudo hacer porque faltaban medios económicos y en aquel momento hubo una desbandada general de camaradas que no tuvieron el valor suficiente para afrontar la reconstrucción de CEDADE nuevamente. Se quedó el CEDADE formado por



El Presidente Nacional de CEDADE, Pedro Varela en un momento de su discurso. "...nuestra lucha es mucho más titánica de lo que se puede imaginar. Se lleva a cabo quemando constantemente nuevos espíritus y nuevos camaradas que vienen a nosotros... Hay una idea que ya cita el camarada Mota. Somos fanáticos de la juventud. La máquina que debemos poner en marcha es gigantesca y pesadísima, y el número de enemigos y de obstáculos numerosos. Pero solo hay una forma de ponerla en marcha. Es con estos jóvenes de 17, 18 o 19 años que se afilian a nosotros. No se por que arte de la naturaleza, la fuerza creadora, luchadora en CEDADE, debe estar en los jóvenes..."

En sus manos y en las de su equipo se forjará el futuro de CEDADE. Su capacidad y ánimo de entrega y lucha es probado y demostrado. El futuro está en buenas manos.

aquellos pocos fundadores, en este caso sólo el Camarada Mota, pues como él muy bien ha dicho, es el único que queda dentro de los fundadores.

Cuando ingresé en CEDADE, yo era un joven de apenas 17 años, estudiante, pero hubo un algo, no sé por qué, que me atrajo profundamente al ambiente de la organización. Debió ser esta idea la que hizo que en 1965, los jóvenes fundaran CEDADE. Ví un ambiente político, que acababa de hundirse. Sabíamos que CEDADE estaba pasando una crisis y sin embargo, me lancé plenamente a la lucha y al trabajo por CEDADE. ¿Qué me hizo lanzarme al trabajo y a esta lucha? No lo sé, quizá sea esta nube en la que nos dicen que flotamos. La nube de idealismo que, pese a estar en otro mundo, nos lleva a meditar cuestiones muy profundas. Por eso, quizás los jóvenes de CEDADE son "prematuramente maduros", porque debemos poseer una profundidad de sentimiento y pensamiento que nos lleva a envejecer rápidamente.

Dentro de esta nueva junta de mandos, yo como Presidente, por cesión del Camarada Jorge Mota, se une nuestro querido Camarada Pedro Pont, como secretario, la Camarada María josé Jimenez que toma el mando del Frente Femenino, los Camaradas María Infiesta y Joaquin Carrero, toman la labor importante de las relaciones internacionales con otros grupos nacionalrevolucionarios; el camarada José Luis Hernandez en la Vicepresidencia; el camarada Jaime Nuñez Miller, en sustitución del camarada Javier Pascual, después de una incesante labor en la delegación de Madrid.

Esto es ni más ni menos la experiencia; una experiencia que ha hecho que el CEDADE que se fundó en 1965, con personas cuyo promedio era de 45 años, fuese sustituído por personas de promedio de 26 años, y hoy, la nueva junta tiene un promedio de 19 años. Estos jóvenes de hoy, son más jóvenes que los anteriores porque las condiciones de lucha son cada día muchísimo más duras. Se nos ha acusado de que una junta tan joven no tendrá experiencia.

El mismo Hitler dice en su "Mi Lucha" que actuar en política antes de de los 30 años es peligroso, pues la formación del individuo no es completa. Y tiene razón. Unos ministros, Jefes de Estado y gobernantes deben tener cierta edad para poder enfrentarse a los problemas. Pero nuestra lucha no tiene nada que ver con la lucha de gobiernos o partidos.

Nuestra lucha es mucho más titánica de lo que se puede imaginar. Se lleva a cabo quemando constantemente nuevos espíritus y nuevos jóvenes que pasan por nosotros. Por esto es que quiero agradecer a los camaradas que nos dejan la junta saliente, a aquellos camaradas, algunos de los cuales están hoy entre nosotros, que un día estuvieron en CEDA-DE y quemaron parte de sus vidas con nosotros. Ellos, a sus 14, 15 o 16 años entraron en CEDADE porque se convencieron de nuestra idea y con nosotros quemaron parte de sus vidas. A la vez |quiero recordar a nuestros camaradas caídos, a Friedrich Kuhfuss, a los Camaradas Otto Skorszeny y García Rebull, por su comportamiento ejemplar y al más cercano a nosotros, que perdió la junta que hoy nos dá el mando, pero que a la vez ha perdido todo CEDADE, el camarada Bartolomé Puiggrós.

En esta nueva junta tomamos posesión del mando, jóvenes de 19 años. Os preguntareis ¿Cómo puede ser que el Presidente de una organización—muchos de vosotros sois mayores que yo— tenga 21 años? y mucho más incomprensible os resultará si pensais que esta decisión de ser presidente la tomé cuando tenía 17 años, es decir, apenas hace tres años, y teniendo en cuenta además que yo solo llevo 4 años de militancia en CEDADE.

Hay una idea que ya ha citado el Camarada Mota. Somos fanáticos de la Juventud. La máquina de tren que debemos poner en marcha es gigantesca y pesadísima y el número de enemigos y obstáculos numeroso. Pero sólo hay una forma de ponerla en marcha: es con estos jóvenes de 17, 18 o 19 años que se afilian a nosotros. No sé por qué arte de la naturaleza, la fuerza creadora en CEDADE debe estar en los

jóvenes. Cuando un joven entra en CEDADE, a los 25 años ya no milita con nosotros. Sólo queda aquella junta como l saliente de 31 años que continúa la lucha.

Sé positivamente que si el Camarada Mota, con la presi dencia me ha dejado la obra de toda su vida, es porque confía plenamente en nosotros y nosotros procuraremos, desde

luego, no defraudarle.

Al dejarnos los mandos, no intenta evadirse de una responsabilidad o de un trabajo, simplemente cree que en CE-DADE es necesaria una junta joven. No se aleja del trabajo, ni él ni su antiguo equipo, sino que continuarán la lucha. La nueva junta que hoy entra tiene como misiones las siguientes: primero forjar y crear y dar a CEDADE un potencial político cada vez mayor, un potencial financiero y unos medios de lucha. Tiene como misión fundamental, dar entusiasmo y espíritu de resistencia fanática a los camaradas tan necesario hoy en día. Sin este espíritu de resistencia no hubiese sido posible que el camarada Jorge Mota, con 15 años y con apenas medios, crease lo que hoy funciona. La junta que sale hoy, nos deja una organización estable, con una ideología muy definida y un estilo muy concreto y todo esto ha sido posible merced a una labor de 15 años.

¿Qué conseguimos con la dedicación plena a CEDADE?

—Forjar una voluntad. La contraseña que debemos dar en este día es que los jóvenes toman el mando de la organización porque es necesaria una nueva junta, que dé impulso y que ponga en marcha la locomotora. Pero, a la vez, tenemos detrás un equipo de camaradas de 30, 31 y 32 años, mucho mayores que nosotros, y con una experiencia que

nos pueden comunicar y nosotros aprovecharla.

Quería comentaros que los camaradas Pont, Hernandez María José, María, Carrero, Eva Muns en Barcelona y Jaime Miller en Madrid, no van a exigir ni a pedir de vosotros nada de lo que no estén dispuestos ellos a dar. Os van a pedir dos cosas: primeramente una firme disciplina y en segundo lugar, una voluntad tremenda y de hierro que cada día es más necesaria. Durante todos mis años de militancia, he ido conociendo al camarada Mota. He comprobado nuestra afinidad en gustos y pensamientos, he ido forjando una amistad pocas veces superada. Esta amistad ha hecho además que el cese de presidencia tenga lugar con un añadido amistoso. El sabe perfectamente de qué manera pensaba cuando fundó CEDADE a sus 15 años; yo sé perfectamente cómo pensaba y sentía a mis 17 años y ambos nos hemos encontrado en el punto de que pensábamos y sentíamos igual. Con el más sincero apretón de manos, quiero tomar la jefatura, del camarada y de la persona que sin duda ha sido es el mejor camarada y persona de todos los que por CEDADE han luchado: Es Jorge Mota.



### RENTE NACIONAL DE LA JUNENTUD

V DIA NACIONAL DE CEDADE

A través de nuestros representante del V Día Nacional de CEDADE, camarda Carlos Blasco, y en nombre del FRENTE NACIONAL DE LA JUVENTUD, queremos transmitiros el testimonio de nuestra sincera adhesión y ánimo incondicional para proseguir el combate en que ambas organizaciones están empeñadas.

Que esta celebración consiga acrecentar los indiscutibles lazos que nos hermanan, es hoy nuestra más firme voluntad.

Recibid junto a nuestro saludo nacionalrevolucionario, la expresión de nuestra camaradería. ¡Arriba España! ¡Arriba Europa!





-El camarada Mota, inicia su parlamento. Entrecortadas en el cielo, las cruces délticas del Nuevo Orden.

### ALOCUCION DEL CAMARADA JORGE MOTA Ex-presidente de CEDADE

.. No podía dejar CEDADE en la fecha en que lo dije y tuve que esperar el tiempo, la persona idónea para dejar la presidencia de CEDADE, y además de la persona, el equipo que pudiese respaldar la acción que habíamos llevado a cabo. Entonces me di cuenta de que esto, que había sido una decisión basada en una desmoralización transitoria, tenía una importancia más grande. La importancia de que si nosotros nos aferrábamos en mantenernos acabaríamos siendo una organización envejecida con sus propios dirigentes. No podíamos permitirlo y tomamos la decisión de cambios en delegaciones, cambios en la Junta Nacional y permitir que unos jóvenes tomaran el relevo de los que habíamos estado durante tanto tiempo, porque no podíamos garantizar que teníamos el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo que en los primeros tiempos. Pensábamos encontrar las personas ideales y puedo decir, que sorprendentemente, vinieron en el momento ideal, las personas precisas para llevar la dirección de CEDADE con más capacidad que nosotros. No es una pedantería o una falsa modestia, sino que simplemente es un hecho. Cómo fue que aparecieron los camaradas, Varela, Pont, Hernández, Bueno, Castro, y tantos otros camaradas. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ellos?, es casualidad, predestinación, la divina providencia y en la divina providencia. Por que creo, por que tengo una confianza en la victoria aunque tenemos una razón para tenerla, aunque no haya un camino claro que seguir, es por lo cual nosotros nos aferramos en esta ideología y en esta lucha titánica que que mantenemos contra todo el mundo y contra todas las ideologías que nos envuelven. Hemos encontrado sin embargo, una fórmula que es la nuetra. Como decía el camarada Varela en su artículo del último boletín, somos fanáticos de la juventud. Parecerá absurdo que nosotros seamos fanáticos de una cosa que está fuera de nuestro alcance, de un término que no tiene una concreción, que forman igual en la juventud, marxistas, anarquistas, tanto judíos como negros o como blancos. Bien, dentro de los blancos tenemos una gran confianza en la juventud. Somos fanáticos de la juventud. Naturalmente podría manejar el conocido slogan de que interpretamos la juventud como algo espiritual y no físico. Pero debemos decir y reconocer, que este slogan tan utilizado carece de valor. Hay unos poquísimos camaradas que pese a tener una edad avanzada, mantiene un espíritu joven. Vemos el caso del camarada Llavería, que se encadenó por Hess, el camarada Oswaldo Carrillo, que durante tanto tiempo ha estado con nosotros en la lucha o el camarada Marti Teixidor, que se ha sumado a la lucha después de tantos años. Todos ellos demuestran tener un espíritu joven. Tenemos el ejemplo del camarada Kuhfus, que con 70 años demostraba ser el más joven de todos nosotros.

Aparte de estas pequeñas excepciones, la edad, el tiempo, los años, pesan sobre la gente de una manera tremenda,

aburguesándola.

Sólo hay una cosa que no podrá vencer el judaísmo, la juventud que nace. Pueden acabar con los jóvenes de 20 o 25 años, pero no pueden hacer nada contra el que todavía no ha nacido. Por que en el año 2000 seguirán naciendo na-

cionalsocialistas, seguirán naciendo jóvenes con un entusiasmo a los cuales las ideas del dinero, la comodidad y los placeres materiales no les impresionará. Porque la juventud tiene un rechazo hacia todo aquello que sea una coacción y a serles impuesto. Muchos, muchísimos caerán, pero si de los jóvenes caen la mayoría, de la gente mayor, caerán todos.

Estas pocas excepciones, en las que suponemos nos encontraremos nosotros y luchamos por serlas, y llegar a ser hombres como aquellos nacionalsocialistas que fundaron el partido en el año 19 y cayeron en Berlín o en sus Gaus defendiendo a Europa en el 45. Mientras el judaísmo tenga este dominio del mundo, mientras ofrezca esta cantidad, este cúmulo de ideas materiales a la juventud y a la humanidad, sólo podemos tener confianza en la sangre joven y pura que no puede ser influída por estos factores.

Así pues, la decisión de cambiar la junta tenía un doble sentido, el sentido de que yo había perdido la confianza en la victoria y decaído en el ímpetu de la lucha, y por el otro, en que había un equipo de entusiastas y fanáticos, muchísimo más preparados que nosotros cuando empezamos a crear CEDADE. Estos eran los que nos tenían que sustituir que el camino estaba claro y las posibilidades eran fantásti-

cas.

¿Por qué esto? Podríamos habernos disuelto, podríamos haber abandonado. ¿Por qué estando desmoralizados en una época determinada, no disolvimos CEDADE? Porque CEDADE es una necesidad imperiosa de nuestra raza. Si, somos una exigua minoría y lo hemos sido durante años, pero nuestra postura está clarísima, está perfectamente dirigida, marcada por la necesidad de Europa. Nuestra postura de defensa del nacionalsocialismo, de aquellos miles y miles que cayeron luchando por la nueva Europa y nuestro ataque al Judaísmo, que es en definitiva, el enemigo, el único gran enemigo que existe en la humanidad, y que durante siglos ha estado luchando contra nuestra raza para destruirnos y

predominar, es una postura clara y manifiesta.

Yo no puedo pretender que lo que hoy diga vaya a ser una realidad porque simplemente yo lo diga. Hay una prueba evidente, es que en Europa se puede ser de derechas, capitalista , masón, pero hay dos cosas que no ser pueden ser: nacionalsocialista y antijudío. Si eres antijudío eres encarcelado, detenido, puedes ser asesinado como el camarada Duprat. Si hay una cosa que no se tolera, es ser antijudío, es porque hay una razón en lo que nosotros decimos. La razón nos la dan ellos, nos encierran y nos persiguen cuando somos antijudíos... Pero la degeneración moral, como dice Gobineau, no es óbice para que pueda renacer un pueblo, sólo la degeneración física, la limitación de nacimientos, puede acabar con nosotros... Somos básicamente un partido de trabajadores, no porque queramos serlo ideológicamente aparte de nuestra postura respecto al problema social, son los jóvenes trabajadores, los que vienen a nosotros. Jóvenes sin recursos, y cuentan con la oposición negativa de sus padres y sus compañeros en las empresas y sus compañeros en los estudios, que dificultan tremendamente su militancia.

Una de las cosas que han pretendido los padres de la mayoría, era que yo, y otros mandos éramos una especie de hechiceros que conseguíamos engañar a sus hijos, se pretendía que poseíamos una especie de artes mágicas y todos los padres insisten en su hijos: "no teneis personalidad", "os dejais guiar", "os dirigen como marionetas", "careceis de personalidad"... intentando minar la personalidad del joven y que se aparte de nosotros. Parece mentira que los



-"La Junta que toma el mando de CEDADE, está capacitada. Más que nosotros, y tiene a dos generaciones empeñadas y embarcadas en un mismo combate..."



-Una junta joven para una organización joven. De derecha a izquierda, camaradas Hernámdez, vicepresidente, Varela, Presidente y Pont, secretario, escuchan las palabras de Jorge Mota

padres de los camaradas, sin conocerse, incidan en esta argumentación. ¿Por qué esto? No el Camarada Martí Teixidor, a los 48 años, ha sido influenciado porque era un chico joven. Simplemente él nos ha conocido a esta edad, otros nos han conocido cuando tenían 15 años...

No podemos decir que carecemos de personalidad, sino que nuestra gente es la que posee más férrea personalidad. Todos los que abandonan CEDADE, o se marchan por cualquier razón, prácticamente ninguno se difunde en la masa... i porque nosotros podemos decir que tenemos algo que hacest posque las

la masa... i porque nosotros podemos decir que tenemos algo que hacer! Porque los que somos, muy pocos, hacemos mucho, extraordinariamente mucho. Si alguna persona, piensa, influenciada por lo que dicen los padres, que no tiene personalidad porque es disciplinada en una época en la que se critica todo lo que es disciplina... Eso que yo he pensado, lo pensais vosotros. A nadie de los que están se les ha metido esa idea, porque la idea que nosotros defendemos ha sido repetida cientos y miles de veces y sólo una centésima parte de personas se han quedado. Tenemos una personalidad, y se nos combate precisamente por esto, porque nos sujetamos a una disciplina, porque vestimos de uniforme en una época en la cual se está contra los uniformes, porque se piensa que la personalidad estriba en el comportamiento exterior, cuando una organización disciplinada y uniformada, muestra lo que vale, en el hombre, es decir, su capacidad intelectual y su capacidad de trabajo, al margen de llevar un peinado diferente o un traje más llamativo. Tenemos la personalidad, tenemos la gente, tenemos la ideología, tenemos los medios, y tenemos una visión clara del mundo y, como la tenemos, debemos llegar lejos. Falta formar mandos que es lo que hemos querido, y para ello, nada mejor que ofrecer a todos los militantes de CEDADE un equipo joven y capacitado. El Camarada Varela, tiene una virtud fundamental y básica, es la voluntad. Con la voluntad no se llega al poder, pero con la voluntad se evita ser destruído. Para llegar al poder se necesitan una serie de virtudes, que no sabemos si las tengo yo o las tiene Varela, porque no hemos dispuesto de los medios necesarios para llevarlo a término. Sí sabemos positivamente que con la voluntad se puede hacer frente a las situaciones desesperadas y de crisis. Otra ventaja grande en el Camarada Varela: nadie le discute, nadie discute los nuevos mandos; todo el mundo los acepta, porque cuando se pone a una persona en un mando es el que más trabaja, es el que más ejemplo dá, el que más esfuerzo pone. Si hace cosas mal, esto no podemos discutirlo, pero el entusiasmo y el fana-tismo está demostrado por todos los medios...

Los dos puntos (socialismo y problema judío) no son los únicos en CEDADE, pero son fundamentales y tenemos el peligro de olvidarlos. Uno porque no tenemos nada que ofrecer al obrero, porque no podemos hacer una propaganda obrera y nos olvidamos de que existe un grave problema, que es el que nos tiene que llevar al poder, porque nosotros no somos partidarios de la mayoría sino de la totalidad. Y después, el otro gran problema es el problema judío que es el verdadero enemigo, y tenemos peligro de olvidarlo porque es más cómodo y práctico. Porque si no olvidas el problema judío, puede sucederte como a Duprat, que te encuentres una bomba en tu coche, en tu casa, o que te asesinen en tu domicilio. Estos dos puntos son la salvedad que quería dejar como despedida y lo que espero es que esta nueva etapa no sea un pequeño paso atrás sino un gran paso adelante y decir que estamos absolutamente convencidos

de que si ponemos todo el fanatismo, la voluntad; si cada día pensamos en ello, entonces, la victoria vendrá. Y si no viene la victoria se acaba nuestra raza... Si no acaban con nosotros, si no acaban físicamente con todos, si no dejan ninguno... Pero sólo que dejen unos cuantos hombres blancos, quizá en Australia, quizá en Nueva Zelanda, podremos empezar de nuevo la lucha. No tenemos grandes posibilidades de vencer actualmente, pero sin embargo, Adolf Hitler, un obrero, una persona sin preparación, trabajando como obrero en la construcción, marcó con su idea a toda Europa. Junto a él, una serie de hombres le fueron fieles...

Lo que os puedo asegurar, para quienes no les conozcais, es que detrás de la junta nueva que toma la directiva de CEDADE, seguimos trabajando a sus órdenes todos los que antes estábamos en ella, está capacitada, más que nosotros, y dispone de más gente, pues ya tenemos a dos generaciones embarcadas en el mismo combate. Esperemos que nuestra lucha llegue al término que todos buscamos: la victoria. Y lo más importante, que la obtengamos o no, los camaradas que están aquí vuelvan a esar aquí el año que viene y dentro de 10, 15 o de 20 sigan militando en nuestra organización, convencidos de que la victoria la concede Dios a aquel que lucha y, a fe, os lo aseguro, nosotros ponemos toda nuestra voluntad y todo nuestro esfuerzo.



El juramento a cargo de un joven camarada. El camarada Mozo, abanderado oficial de CEDADE, mantiene nuestra

### ALOCUCION DEL CAMARADA JOSE L. HERNANDEZ Vicepresidente de CEDADE

Quisiera hablar de un tema que considero bastante importante para los delegados y para todos los nuevos militantes de CEDADE, que es la importancia de nuestra diferenciación con la extrema derecha. He visto unos puntos bastante importantes a tener en cuenta en cualquier tipo de actividad política que realicen nuestras delegaciones, para que se vea esta diferencia, ya que un joven que desee militar en un grupo nacionalrevolucionario y no logre ver esta diferencia existente entre nosotros y la extrema derecha, sin duda, pasará a militar con ellos. Porque tienen más dinero, más medios de propaganda y son más numerosos. Si conseguimos que estos jóvenes que vienen a buscar una idea nueva y revolucionaria vean en posotros estas cualidades, conseguiremos más adelante ser un grupo con más militancia.

He visto diez ideas fundamentales. La primera de ellas es el racismo. Como han dicho las Camaradas Mota y Varela, para CEDADE es fundamental el racismo, porque vemos que los problemas diarios, no tienen una solución concreta para España, Cataluña o Castilla, ni unas soluciones para un grupo social, sino que son unas soluciones para todos, para la totalidad, para un grupo racial. Es un problema de supervivencia para la raza blanca, que está a punto de desaparecer. Como sabeis, hay países en los cuales el número de mortalidad es mayor al de nacimientos. Veía estos dos motivos principales: primero que la solución de Europa no es nacional, sino racial, y segundo que se trata de un problema de supervivencia.

Otra idea es el europeismo, que nos diferencia claramente de la extrema derecha. Ningún grupo de estos manifiesta ser europeista, siempre han mantenido la idea nacionalista y cerrada y de imperios de opereta. Quizá fué necesario en los años 30 y 40, como contraposición al internacionalismo,



Otro juramento a cargo de un camarada.

forzando a ideas tan cerradas como el nacionalismo. Sin embargo, ahora, consideramos una estupidez un ideal nacional, cuando el problema no es de España o de Francia, sino un ideal de supervivencia, porque sin la unidad de Euro-pa, desde luego, nuestra raza desaparecerá.

La idea de regionalismo nos distingue totalmente de la extrema derecha, porque ésta siempre ha mantenido una postura centralista. Debemos tener en cuenta que la idea de centralismo la hemos de hacer desaparacer para siempre. Porque debemos conseguir que cada una de nuestras delegaciones haga estudios y busque su tradición, la tradición de su región hacia el logro de la unidad europea. Es muy interesante en cuanto a la búsqueda de la tradición lo que pone en el librito "Etica Revolucionaria" que dice: "Aprende a discernir lo que es verdaderamente tradición de lo que son hábitos adquiridos en determinadas épocas y circunstancias,impuestos por otros pueblos ajenos a tu raza o fruto de momentos de decadencia. No confundas la tradi-ción con la costumbre". Si buscamos en esta tradición los origenes de nuestra ideología, es donde mejor los encontraremos. Desde luego se ha de aprender a amar a todos los pueblos europeos, a la totalidad de ellos.

Dentro de estas diferencias existentes, un punto es el sentimiento en contra de la violencia. Cuando vemos que muchos grupos de la extrema derecha utilizan la violencia como sistema, consiguiendo, no más adeptos sino más enemigos. Nosotros, en cualquiera de nuestras mesas políticas, en cualquiera de nuestras actos, quien nos ataque directamente, utilizaremos la violencia, sin duda alguna. Sin embargo, lo que no debe hacerse es utilizarla como sistema. Nuestros enemigos políticos no deben serlo para siempre, sino que deben ser en el futuro, nuestros camaradas. Hemos

de procurar convencer, no acabar con ellos.

También nuestra repulsa a la "Euroderecha", pues es un instrumento de la derecha burguesa y reaccionaria, y está alejada de cualquier movimiento nacional revolucionario. Son simplemente anticomunistas y no tienen una base y una ideología firmes.

Somos anticomunistas, sí, pero tenemos una ideología, sobre la que podríamos montar un nuevo Estado... que no es simplemente anticomunista y anticapitalista, sino que

aportaría algo nuevo.

Esta extrema derecha, "evoluciona" hacia una situación en la que desaparecen todos los caracteres "fascistoides" para convertirse en algo de la derecha reaccionaria, en la que se eliminará el saludo brazo en alto por miedo y todo lo que pudiera tener de revolucionaria para hacer unas concesiones a la democracia y pretender unos votos más.

Nuestra postura anticapitalista nos distingue de esta extrema derecha. Aunque siempre dijeron que no eran ni de derechas ni de izquierdas, combaten con más fuerza al comunismo que al capitalismo, cuando son dos brazos del judaísmo y en ambos se hallan nuestros peores enemigos. Se encarcela a nuestros camaradas en cualquier democracia o en Portugal en que un gobierno sin ser de izquierdas, hace una ley antifascista que ni siquiera Moscú hubiera superado.

El antijudaísmo es importantísimo. Cualquier grupo en cuanto ponga en su ideario la idea antisemita, será perseguido. El enemigo principal no es el comunista ni el burgués. En realidad, es el judío que domina toda la prensa, todo el capital, y ha logrado cambiar el mundo.

Han conseguido que sea para nosotros normal que cada



José Luis Hernandez en un momento de su alocución. El nuevo vice-presidente señaló las diferencias fundamentales que nos separan de la derecha y la extrema derecha.

día asesinen a seis personas, y no tenga ninguna importancia. Han conseguido que las constantes guerras no tengan ninguna importancia. A través de todos sus medios han variado a la opinión pública. Han cambiado la historia y falseado nuestra cultura.

Nuestro movimiento es juvenil, a pesar de que dentro de nosotros haya militantes de edad avanzada. Nuestros mandos son siempre gente joven. A pesar de este cambio, tampoco una persona de 30 años es mayor.

Sin embargo, en toda la extrema derecha, los mandos son siempre gente mayor, con lo que consiguen minar todo

lo revolucionario de los militantes jóvenes.

Consideramos nuestro movimiento como laico, en contraposición con la extrema derecha, que son confesionales. Tenemos en cuenta todas las religiones que presenten unos principios superiores y éticos, como algo más dentro de la espiritualidad del hombre, como consideramos el arte, la cultura o la raza. Nuestro futuro estado fomentaría las religiones, como fomentaría toda función espiritual. Sin embargo, no obligaríamos por una determinada religión ni tendríamos preferencias por una religión, a diferencia de la extrema derecha.

El estilo nos separa también de ellos. No se trata de tener una idea política y mantener una vida aparte. Sino tener un idel y llevarlo a la práctica, con un comportamiento y una forma de vida.

### ALOCUCION DEL CAMARADA JAIME N. MILLER Delegado de CEDADE—Madrid

El Camarada Javier Pascual que me cede la delegación, ha hecho una actividad muy interesante desde el punto de vista político, por lo que la delegación la tomó en un momento en que estaba totalmente destruída.

Los camaradas que en un principio crearon la delegación de Madrid, dejaron de militar en CEDADE, quedando él y unos cuantos camaradas más, sólos, ante una situación realmente crítica y sin niguna actividad. Se logró poner en funcionamiento lo poco que había, empezando desde cero.

Llegamos nuevos camaradas y la cosa fué funcionando hasta este momento en que hemos hecho bastantes actividades. Los boletines que hemos ido confeccionando (no con mucha periodicidad, pero bastante interesantes) y la máquina de imprimir es algo muy importante. La delegación de Madrid, tiene las antiguas máquinas de Barcelona, y con estas, la actividad puede ser grande. Hemos impreso varias cosas, y por último, y con ayuda del Camarada Varela, la cuarta edición del libro de Degrelle, "Memorias de un Fascista".

Principalmente vamos a hacer dos cosas en Madrid: las actividades a realizar en Madrid pueden ser muy grandes, pero es mucha responsabilidad mantener, todo lo que ha sido CEDADE y todo lo que es CEDADE actualmente.

Nuestro primer propósito es hacer un ciclo de conferencias en el que participen, no sólo los miembros de CEDADE sino gente que tenga relación con nosotros. Hemos encontrado un local para estas conferencias: un colegio mayor que nos cede su salón de actos.

El número 2 del boletín "Raza", saldrá en noviembre. El local que tenemos, coarta todo tipo de posibilidades, pues son 15.000 pesetas mensuales, y se trata de un local sin demasiadas posibilidades.



-"Con el más sincero apretón de manos, quiero tomar la jefatura del camarada y de la persona que, sin duda, ha sido y es el mejor de todos los que por CEDADE han luchado. Es Jorge Mota".



 Acabados los actos de la mañana, los camaradas, tomaron os austeros alimentos y bebidas, que les fueron dados.



-Otro aspecto del momento. Una camaradería encomiable fue la pauta durante todo el día.

..." ¿Qué conseguiremos con la dedicación plena a CEDADE? Forjar una voluntad. La contraseña es que los jóvenes tomen el mando de la organización porque es necesaria una nueva junta que dé impulso y ponga en marcha la máquina de CEDADE





La camarada Eva Muns, en su alocución.

### ALOCUCION/DE LA CAMARADA EVA MUNS (Delegada Provincial de CEDADE-BARCELONA)

Como delegada provincial de CEDADE—Barcelona, cargo para el que he sido nombrada, se me ha encomendado que, os informe un poco sobre todas las actividades que se han realizado en CEDADE—Barcelona a partir del último Día Nacional. Las hemos diferenciado en dos posturas bastante distintas: una desde el punto de vista político y otra desde el punto de vista cultural.

Políticamente, hemos puesto 80 mesas de libros en diferentes puntos clave de Barcelona, y también en numerosos pueblos y ciudades de la provincia como en Tarragona, Gerona, Mataró, etc. Con ello hemos conseguido, aparte de hacer una propaganda de nuestrso libros, una fuente de financiación bastante importante, y dejar constancia de nuestra presencia, toda vez que, en el 50 por ciento de estas mesas hemos participado de uniforme. También se han realizado 30 pegadas de carteles políticos, tanto de Hess, como de Hitler, como de CEDADE y de nuestro libro La Mujer Natural. Han tenido también lugar en este año político 15 repartos de propaganda y de hojas de información popular, en las que se tratan diferentes temas culturales estrictamente, -algunos de ellos catalanes- que afectan especialmente a la sociedad catalana. También se hicieron seis pintadas con la svástica y a raiz de unos asesina-tos que hubo en Rodesia con el slogan "salvemos al hombre blanco", lo cual llamó bastante la atención en Barcelona y sus contornos.

Como acciones más importantes desarrolladas por CEDADE Barcelona, hemos de destacar la campaña de Hess, que hizo que nos volcásemos totalmente, desde primeros de Diciembre hasta el 24 del mismo mes, en que tuvo lugar el encadenamiento en la Embajada Norteamericana en Madrid, en recoger firmas y concienciar a la gente de que Hess sigue en prisión.

En el plano de actividades culturales, podemos destacar dos marchas de uniforme al Museo Militar y al Parque Zoológico. También estuvimos presentes en la inauguración del Refugio de Montaña Bartomeu Puiggros, que se inauguró en las cercanías de Montserrat, allá donde cayó nuestro camarada. Hubo también numerosas salidas de alta y media montaña.

Se intervino en el "Club de Vanguardia" con motivo de la proyección del "Judío Suss", entablándose una polémica, una vez finalizada su proyección, en la que dejamos constanci de nuestra postura con referencia al tema.

Con esto quedan relatadas someramente nuestras actividades en este curso pasado. Ahora empezamos una nueva singladura, en la cual a mí se me ha dado la responsabilidad de ser la delegada provincial. Espero que con la ayuda de todos los camaradas y especialmente con la de la de los Camaradas José Luis Hernandez y Felipe Mozo, que son realmente las almas de estas actividades, podamos desarrollar más y más nuestra actuación y que nuestro movimiento tenga la repercusión y el nombre que todos deseamos.



### ALOCUCION DE LA CAMARADA MARIA JOSE JIMENEZ (Jefe Nacional del Frente Femenino)

Mi nombre es María José Jiménez, y de ahora en adelante cae sobre mí la responsabilidad de guiar al Frente Femenino tanto en su actividad política como en su formación cultural. Aunque el Frente Femenino está viculado a todas las actividades de CEDADE, hemos de resaltar aquí que hay una situación especial que nos hace actuar un poco aparte de las actividades de CEDADE en general, aunque salimos a repartir propaganda y damos conferencias en colegios tanto para chicas como para chicos, etc., si bien, la afluencia de chicas a nuestras filas es muy inferior a la de chicos.

El Frente Femenino es mucho más joven que CEDADE. Empezó a funcionar cuando CEDADE ya hacía años que estaba fundado. El esfuerzo titánico de las primeras camaradas ha hecho que hoy seamos muchas más, pero el proyecto, es que en próximos Días Nacionales, seamos tantas mujeres como hombres. Y para este proyecto es muy necesario que haya en delegaciones un plan para que las chicas acudan. Hay delegaciones que funcionan con una chica solamente y ésta tiene cantidad de problemas a la hora de integrarse y hacer cualquier trabajo pues se encuentra totalmete sola. Sin embrago, en Barcelona tenemos casi la totalidad de chicas del Frente Femenino, y esto viene dado porquelos camaradas han hecho un esfuerzo para atraerlas a CEDADE y formarlas.

Es muy importante que nos mentalicemos y que en las delegaciones, los chicos que estais solos y no teneis ninguna chica en vuestra delegación, por medio de tener más contacto con Barcelona, consigamos una mayor militancia.

Os voy a hablar ahora un poco sobre feminismo. Las chicas jóvenes también viven una serie de problemas contra los cuales se rebelan, como es lógico, y si nosotras no sabemos hacer la sufieciente propaganda, no sabemos atraernos a esa juventud, se nos van a ir a militar a las filas feministas, o, simplemente, se van a quedar aletargadas dentro de la burguesía, olvidándose de luchar. Tenemos que salir a la calla, pues esto no podemos consentirlo.

El feminismo empezó pidiendo una serie de reivindicaciones para la mujer. Quería que la mujer se integrara dentro de la sociedad, cultural, políticamente, etc. En principio era muy interesante, puesto que la mujer no tan sólo se quedaba relegada a su casa, al cuidado de sus hijos, sino que pedía se le diera más cultura para valerse por sí misma, y por supuesto, esto repercutiría en la mejora de la sociedad. Pero Marx y Engels, cuando empiezan a decir y a comparar el matrimonio con el esposo como burgués y la esposa como proletaria; y a decir que la mujer debe ser económicamete independiente y a basar todas las teorías en lo puramete material, comienza a degenerarse este movimiento que en principio tuvo una razón de ser interesante, que era elevar el nivel cultural de la mujer. Hay un apoyo del comunismo al movimiento feminista, y por supuesto, hay una correspondencia de este movimiento hacia el comunismo, y todo esto hasta nuestros días en los que podemos ver que las militantes de los grupos feministas son el colmo de la degeneración y reivindican cosas totalmente antinaturales.

Si nosotros queremos hacer una revolución en serio, una revolución total, hemos de contar en nuestras filas con militantes femeninas, porque tened en cuenta que una mujer degenerada, una mujer que no le da importancia a la familia, a mezclar su sangre con otra persona de distinta raza, que se siente "liberada", no cultural o espiritualmente sino físicamente y creyéndose así feliz, siendo víctima de un egoísmo grandísimo, renunciando a tener hijos por comodidad, renunciando al matrimonio porque trae una serie de responsabilidades y estas mujeres no quieren tener ninguna responsabilidad ni obligación, solo saben que pedir

derechos pero nada más.

No solo las chicas sino los chicos, pues somos racistas, nos hemos de volcar sobre las chicas que tienen una serie de inquietudes, de problemas. Hay muchas familias en las que la esposa tiene que salir a trabajar, con un montón de hijos, y el Estado no apoya a esta mujer; o hay problemas en matrimonio, como pueden ser abusos del marido para con la esposa y esta esposa no se siente protegida. Toda esta serie de mujeres que tienen problemas, como las feministas dicen, que pretenden liberarla, entonces, se nos van a escapar de las manos y tenemos que aprovechar esta sangre joven de esta juventud, que en el futuro ha de ser madre de una nueva generación, y también tendrá un puesto dentro de la sociedad, según sus aptitudes, realizando un trabajo o desenvolviéndose dentro de su vocación.

Nuesta idea sobre la mujer nacionalsocialista quedó bastante expresada en el libro "La Mujer Natural" que salió el año pasado, fruto del Primer Congreso Femenino de Jóvenes Nacional Revolucionarias. En este Congreso, se habló de la Raza, de la Familia, del Trabajo, de la Sociedad y

de la Política. Basamos nuestra militancia, basamos nuesta manera de ver a la mujer en todos estos puntos, y profundizamos pues, continuamente aparecen temas que merece la pena estudiar y analizar para ofrecerlos a las nuevas camaradas que vengan a nosotros. En primer lugar se habla mucho de que hay en la actualidad una crisis en la familia, que la familia no va bien, que la mujer en la familia se siente coaccionada, se siente reprimida, etc. La cómoda solución que se le da a esto es: "vamos a abolir la familia". Aunque esto es una idea muy vieja que apareció con las teorías marxistas.

La solución que nosotras damos antes de abolir la familia, es reformarla, es educarla, Responsabilizar a la familia. Que los padres no estén con sus hijos en manera de "yo mando y tengo razón", la tengan o no la tengan. Que pase como ha sucedido con Jorge Mota y Pedro Varela, que han conseguido dos generaciones, hacer una serie de trabajos, pasar unos mandos a otros, existiendo una auténtica amistad y compenetración a pesar de la diferencia de edad. Esto requiere buena voluntad por parte de todos, y más aún cuando existe una sociedad que dificulta el matrimonio, pues es un problema encontrar vivienda, pagar colegios, etc. Hemos de superar estos problemas para ir hacia una familia más perfecta.

El uso de los anticonceptivos está generalizado ya. A mí me hacía mucha gracia por qué la mujer obrera pedía anticonceptivos. No quería más hijos, no podía mantenerlos, etc. Parece ser que se le ha concedido este privilegio y ya está todo resuelto. Pues no, no está todo resuelto, porque lo ideal sería que esta familia obrera deseara tener 10 hijos y los pudiera tener porque el Estado la ayudara.

Nosotras estamos en estas soluciones que cuestan más de hacer; que cuestan más trabajo, y que nada tienen de parecido con los actuales parches que pone la democracia a estos problemas. Así podríamos hablar también del aborto como solución que utilizan muchas mujeres para evitar problemas, y descaradamente lo justifican porque ellas tienen una "libertad" que han de defender a pesar de todo. A costa de sacrificar una vida. Cuando alguna vez hemos discutido con alguna de esas "señoras" (por llamarlas de alguna manera) y les hemos dicho: "Bueno, nosotras estamos de acuerdo con el aborto terapéutico, con un aborto eugenésico, para evitar que un ser esté vivo pero vegetando", entonces nos han llamado de todo.

En cada uno de los puntos que tratamos en el libro, ofrecemos unas soluciones muy jóvenes y muy revolucionarias de cara a esta problemática que vive la mujer, pero que, en realidad no es sólo de la mujer sino de toda la sociedad. Por lo tanto de toda la comunidad racial y que requiera una

solución que la hemos de encontrar todos.

El Frente Femenino ha colaborado en todas las actividades desarrolladas por CEDADE. A la vez hemos dedicado nuestro tiempo a conseguir nuevas camaradas. Como resultado hemos obtenido alguna simpatizante y varias militantes, pero por el esfuerzo que ha dedicado CEDADE en toda España, no tenemos en nuestras filas un grupo de chicas que estén decididas a luchar y que nos puedan satisfacer por su número.

Quisiera que los diferentes delegados provinciales tomarais nota, porque vamos a sacar una serie de hojas y las vamos a mandar periódicamente a todas las delegaciones. Estas hojas van a hablar de problemas no sólo femeninos, sino culturales y políticos. Yo sé que para muchos de vosotros, el repartir propaganda del Frente Femenino en vuestras mesas va a resultar un poco duro. Yo diría que es necesario y que hay esfuerzos mucho más duros que éste y que constantemente estais realizando. Esto puede ser el inicio para que vuestra militancia sea más numerosa y vuestro trabajo más fructífero. Intentaré cumplir lo mejor posible con la responsabilidad que hoy se me ha dado. Gracias.



Un aspecto de los camaradas escuchando los diferentes parlamentos que tuvieron lugar por la tarde.

### ALOCUCION DE IGNACIO MARTIN (Delegado Provincial de Granada)

Soy Ignacio Martin, delegado de Granada y vengo a hablaros un poco sobre la situación de CEDADE en Andalucía. Ahora, en Andalucía, prácticamente en todas las provincias tenemos gente. En Granada tenemos incluso local, en Málaga están a punto de tenerlo, en Sevilla, ahora ha habido un pequeño problema, pero esperamos que pronto se resuelva porque allí hay un grupo numeroso de gente. En Jaén tenemos gente. En Almería se está formando un grupo que quiere fundar una delegación de CEDADE. En Cádiz tenemos a un camarada también. Huelva creo, que es la única ciudad en la que no hay nada de momento.

En las provincias de Granada, Málaga y Jaén es donde más hemos hecho. Allí es donde prácticamente más se nos conoce a través de notas de prensa, a través de mesas al puúblico que ponemos con regularidad, pegadas de carteles, etc. Allí se empieza a mirarnos y estamos consiguiendo algo que en toda España debemos hacer: Diferenciarnos de los otros grupos que se llaman Nacionalistas. En Granada, nosotros somos más populares que lo puedan ser otros grupos, pues nuestra actitud ha sido siempre más interesante.

Én Andalucía, la cuestión más difícil que tenemos es la del Regionalismo. La cuestión del regionalismo andaluz es muy delicada en su enfoque, pues Andalucía, cultural y étnicamente es Castilla. Nosotros no podemos admitir el regionalismo existente en Andalucía que admite una bandera verde y blanca que es una bandera de tradición árabe, contra un regionalismo de base Aria que son las bases del pueblo andaluz. Tenemos que tratar la forma de enfocar todo esto, para hacer regionalismo pero sin caer en estos defectos.

Ahora esperamos hacer una revista conjunta entre Málaga, Jaén y Granada. De esto ya habíamos hablado con el Cmarada Bau en una reunión, el pasado febrero. Espero que para Enero podamos sacar el primer número, bimensual, aparte de continuar las actividades que hasta ahora van dichas, Esto es todo.

### ALOCUCIÓN DEL CAMARADA JUAN R. MORAGAS (Delegado Provincial de Valencia)

Las actividades desarrolladas a partir de Marzo, fecha en la que Jorge Mota me nombró, son las siguientes:

Debido a una caótica situación, fué necesario abandonar la formación interna y saldar unas deudas que han sido saldadas en un tiempo récord, gracias a la actividad de todos los militantes que consistió en 8 puestos semanales en la calle. Acabada esta situación, se hizo un mitin en la Universidad de Derecho, en la que hablaron los camaradas Varela y Mota. Después de este mitin, se siguió con unas pautas algo más tranquilas, sin olvidar los puestos de venta, que es de donde nos financiamos, que fueron de 5 a 6 semanales y la impresión de un panfleto semanal, que se titularon "¿Africa hermana?", por los asesinatos de blancos y "Criminales de guerra" a favor de los que llaman "criminales nazis", entre otros. Cada quince días una conferencia, de la cual se repartía un resumen para que su contenido no quedara en el saco de los olvidos. Los carteles que pegamos, 4000 para el mitin, 2000 de "Acción Ecológica" de CE-DADE-Valencia, sobre los incendios forestales intencionados de septiembre. Algunos de "Con Hitler", CEDADE y Rudolf Hess, estos los menos.

Las notas en los periódicos han sido muy publicadas, y más que notas, casi especie de artículos.

Esperamos sobre la base del pasado, hacer cada semana una conferencia. Las hacemos en los jardines públicos, así nuestro local es el más grande de todos, no hay comparación. Se repartirá un panfleto semanal de actualidad con lo que ya ha de haber un encargado de prensa, tratar sobre los puntos importantes, dar nuestra visión. Nada más, tan sólo ir dando algunas conferencias en la Facultad de Derecho si el decano nos sigue dejando; y si no nos deja, las haremos igual. Hacer la Misa por Hitler, aunque supongo que se habrá de tomar al asalto, porque el cura nunca quiere hacerla. Nada más que decir.

### ALOCUCION DEL CAMARADA FERNANDO BUENO (Encargado de las Delegaciones Sudamericanas)

Me llamo Fernando, y soy el encargado de CEDADE para Sudamérica. La actuación de CEDADE en Sudamérica, queda justificada si leemos el primer punto del Proyecto de Bases para una Nueva Europa. Si concebimos el pueblo como un conjunto de individuos con una misma situación histórica, racial y cultural, veremos que Sudamérica y Europa son lo mismo. Una misma Raza, una misma Cultura, una misma Historia, pues tras el descubrimiento de este

La actuación en este momento de CEDADE allí, consta de cuatro delegaciones: Una en Ecuador, con el Camarada Carlos Cornejo Vaquero; otra en Bolivia con el Camarada Edwin Mejía, otra en Posadas, (Misiones), Argentina, en que tenemos al Camarada Mateo Pérez y otra en Buenos Aires donde tenemos al Camarada Alvaro Martin Frey

Los grandes problemas y, al mismo tiempo, grandes ventajas con que se encuentran nuestras delegaciones es el racismo mantenido como mezcla racial. Tras la llegada de los conquistadores, la mezcla que hubo fué "fantástica", con lo cual nos encontramos con mulatos, negros, criollos, cuarterones y una mezcla inmensa de subproducots raciales

Nuestra política es la de tomar grandes medidas. Impedir que países como Chile, Uruguay y Argentina, donde apenas hay mezcla, se contaminen; y en los países donde hay más mezcla, como por ejemplo Paraguay, Bolivia, etc., hacer leyes de segregación racial, mentalizar a la población sobre la mezcla racial e ir depurando poco a poco, para

subsanar el defecto de nuestrso conquistadores.

Otro problema es la dominación que existe en América por los judíos. El judaísmo en América, tiene un poder gigantesco. En Argentina, comenzaron a llegar judíos hacia 1900, y el gobierno les cedió a cada familia 100 hectáreas de terreno para que cultivaran, en cuanto que entraron como agricultores.. Naturalmente, no cultivaron; vendieron las tierras, las arrendaron, las alquilaron, se trasladaron a Buenos Aires, donde comenzaron sus negocios típicos: relojerías, joyerías, peleterías... En 1951, dominaban un barrio de unas 37 manzanas aproximadamente. En 1920 se efectuó el primer progrom por un nacionalista llamado Manuel Chandel. Actuelmente en Buenos Aires existen 1500000 judíos. Todos los comercios importantes son judíos y su poder es gigantesco. En países como Bolivia Venezuela, hubo muy pocos judíos, pero se instalaron en lugares clave: inmigarción y oficinas de empleo, con lo cual trajeron judíos y los colocaron a través de las oficinas de colocación. En el caso más reciente de Chile, los judíos empezaron a entrar huyendo de la Alemania Nacionalsocialista, al ver que allí el pueblo los veía como a su verdadero enemigo y entraron poco a poco en Chile. El error de Chile fue que el Minsitro de Relaciones Exteriores, encargado de las entradas de extranjeros al país fuera un tal Abraham Ortega. Este ministro se encargó de que sus hermanos de raza entraran en el país e hiciesen lo que quisiesen. Un caso, por ejemplo, el cónsul de Bremen vetaba las entradas de judíos al país, naturalmente fué cambiado por un judío. Volvieron a sus negocios: peletería, joyería, banca, prostitución y empezaron a dominar el país. Se descubrieron los "chanchullos" de la ICEM, organización que importaba judíos y entre sus miembros estaban Mauricio Bernstein, Leon Rosenthal, Maximilian Neubauer, y otros nombres judíos completamente. Los judíos se instalaron en Santiago y ciudades importantes. Dominaron la prostitución y hotelería, juntando ambas cadenas lograban grandes beneficios Se descubrió un gran escándalo de divisas, con 250.000 dólares por cabeza, y todos los nombres casualmente judíos. Como muestras de la dominación judía, actualmente en Sudamérica, la prohibición de Editorial Milicia cuando sacó el libro "Crímenes Rituales Judíos", Editorial Mi Lucha, publicó "El Talmud" y fué prohibida, Ediciones Odal fué prohibida tras la publicación de "Lucha contra el Enemigo del Mundo"

Otro caso es el secuestro del Camarada Eichmann, Nin-

gún ministro o Ministerio declaró nada en contra.

Nuestras actividades para relacionarnos más con nuestras delegaciones de Sudamérica es la publicación de un órgano, aparte del oficial de CEDADE, una revista que se llamará EUROAMERICA, en español, y también artícu-los en inglés y que será el lazo de unión entre ambos pue-

Por el momento intentaremos extendernos a otros países como Chile, donde no tenemos delegación, Méjico, etc.,

a otros países de habla hispana.

NO SOMOS LOS ULTIMOS DE AYER, SOMOS LOS PRIMEROS DE MAÑANA





-El camarada Joaquín Carrero, durante su conferencia, "Relaciones internacionales de CEDADE", muy brillantemente expuesta.

ALOCUCION DEL CAMARADA JOAQUIN CARRERO Encargado de Relaciones Internacionales

Camaradas y amigos: No es esta la primera ocasión en que hablo en público, lo hice ya en otras ocasiones, tal vez en media docena, pero sí puedo deciros que esta vez es muy especial para mí, y siento una doble emoción. Una doble emoción que puede explicarse en dos vertientes: la primera el orgullo de hablar a los antiguos camaradas, a los que me precedieron en la lucha, a los que me enseñaron a luchar; a muchos de ellos, en especial a varios que me convirtieron de un número más de esa juventud sin ideales y desesperada en un fanático idealista. La segunda emoción no es menos importante, y es precisamente a los nuevos, a los que están hoy aquí por primera vez, los que hoy se han unido a nosotros; a los que hoy hemos conocido. Ellos tal vez no se dén cuenta de lo que significan para nosotros. Significan un concepto que hoy, en esta sociedad actual, está muy olvidado y es el concepto de la confianza y de la esperanza. Vosotros sois para nosotros, la esperanza de un futuro triunfo y ojalá que vosotros sigais la huella y nunca nos defraudeis. Nosotros, por nuestra parte, los que llevamos algún tiempo aquí, seguiremos teniendo el honor de ser vuestros maestros y de no defraudaros nunca.

Estoy hablando aquí como encargado de los Asuntos Internacionales, ya que tengo relación con diversos países, sobre todo de Europa, pues de Sudamérica se encarga el Camarada Bueno. Tampoco creo, aunque usando este tópico manido, que no soy el más indicado, pero creo que es verdad, porque hay otros camaradas, como por ejemplo el camarada Bau, que llevan mucho más tiempo y lo conocen más. No obstante, intentaré dar lo mejor posible una semblanza de la situación en Europa, de los camaradas europeos.

Primero quiero resaltar un hecho personal, que es triste, pues siempre es triste una ausencia en un Día Nacional. Es triste la ausencia del Camarada Alain Reynier, el delegado de CEDADE-Francia, que hace dos días fue encarcelado, detendio en su propio domicilio. Parece ser que el mayor delito es ser delegado de CEDADE. Pero nosotros sabemos que ha sido encarcelado porque siempre ha tenido una vida de lucha. Porque desde joven, cuando ingresó en la OAS, hasta los tiempos del Nuevo Orden Francés hasta ahora que había asumido la responsabilidad de CEDADE-Francia, fue siempre un luchador. Sé que ha sido encarcelado porque no se conformaba con las cosas, como no nos conformamos nosotros, porque esperaba mucho más de la vida. Sé que ha sido encarcelado porque defendía a la raza, porque defendía el futuro de sus hijos y el futuro de esos otros hijos de tantas personas que nos odian, con su supina ignorancia.

La situación en Francia es una de las más problemáticas de nuestros camaradas en toda Europa, junto con Italia y Alemania. En Francia, puede pasarse perfectamente dos meses en prisión por el hecho de pintar una svástica. Tampoco se puede en ningún lugar público hablar nada en contra de los judíos, ni siquiera a favor, pues la palabra "judío" se considera racista. Quiero destacar el caso de Orden Nuevo que fue prohibido por una serie de luchas callejeras contra los comunistas, claro que los comunistas no fueron prohibidos en ningún momento, mientras que el Orden Nuevo sí. La situación allí es muy peligrosa, pero aún así, hay grupos, están fragmentados y grupos que siguen una cierta línea bastante revolucionaria. Tenemos esperanza en ellos, son pocos, demasiado fragmentados tal vez, pero son buenos. También hay otros partidos más masificados, como por ejemplo, uno de los integrantes de la "Euroderecha" el "Forces Nouvelles". Es un partido más reaccionario.

Tiene dirigentes viejos y toda esta serie de defectos que hemos visto antes en los grupos derechistas, pero en cambio, dentro de estos grupos hay una juventud sana, que se identifica con el nacionalsocialismo; es una esperanza que esta

juventud pueda tomar el mando.

Otra situación conflictiva está en Italia. Hace un tiempo leí que había unos 2000 encarcelados fascistas. Hace poco se ha dado una amnistía general para delincuentes, polítiços incluídos, pero no para los fascistas. Ellos siguen en la carcel. El Gobierno italiano ha inventado una táctica que hasta ahora da muy buenos resultados contra nosotros, y es encarcelar por sospecha, y la estancia en la cárcel que se prolonga a veces, sin juicio alguno. Hace poco, un camarada salió de la cárcel tras cinco años, sin juicio, porque hay una ley que especifica que si al cabo de 5 años no se ha hecho juicio, te han de soltar. Pero hay otros muchos que se pasan años y años en la cárcel y quizás los sueltan porque unas manos limpias no son tan fáciles de ensuciar, pero minan la moral que queda muy resquebrajada. Respecto a Italia, quería leer la carta del Camarada Saccucci, buen amigo nuestro. Saccucci es un caso muy especial porque era diputado del MSI y a raiz de un tiroteo en el que querían ase-sinarle, se defendió, hubo una serie de heridos y él tuvo que exilarse a otro país, aún cuando posteriormente se demos-tró su inculpabilidad. Actualmente está en Inglaterra, en cambio, una vez fuera dei pais fue reelegido y actualmente sigue siendo diputado, aunque se le quitó la inmunidad parlamentaria y no puede entrar en Italia. El quiere expresar por medio de esta carta su adhesión a este Día Nacional:

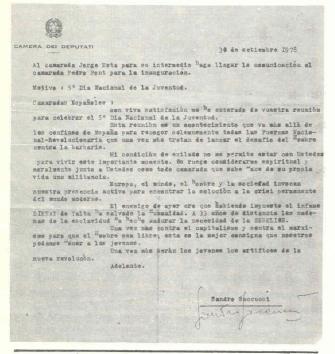

-Carta de adhesión del camarada Sandro Saccuci, remitida con ocasión de nuestro Día Nacional. Sus líneas destilan morald e combate, y son el reflejo de un luchado hasta la muerte. Desde aquí, gracias, camarada Saccuci, por tu emotiva carta y por tu ejemplo.

Siguiendo mis comentarios sobre los demás países, quisiera hacer hincapié en Alemania. Precisamente, el año pasado tuve el honor de representar a CEDADE en un Congreso de las Juventudes del NPD. Allí ví cosas que me gustaron mucho, sobre todo por la juventud, porque había gente realmente nacional socialista y muy jóvenes, y había ex-combatientes de la guerra que seguian luchando también. Ellos siguen una táctica de presentarse a veces como demócratas, pero desde luego, en Alemania, se les considera neo-nazis, y aún así, consiguen muchos votos. Ultimamente en las elecciones de Essen, consiguieron 12000 votos, el 0,4 por ciento, si tenemos en cuenta que todo el mundo los toma como nazis y que no logran engañar a nadie, ya es interesante este resultado. Gracias a estas tácticas, logran ir a elecciones y presentarse en el Parlamento y tienen un porvenir, para nosotros, esperanzador. Esperamos que su línea pueda hacerse cada vez más dura, cada vez más dentro de nuestro estilo, pero, por ahora, es imposible.

Quisiera citar un caso, un gran amigo nuestro, el camarada Manfred Roeder. Roeder ha sido acusado y tiene juicios pendientes por más de 101 delitos contra la democracia. Toda su vida fué luchador. Desde los 16 años hasta que acabó la guerra, en la Wermacht logró escapar a través de un río helado que minó su salud para el resto de sus días. Durante toda su vida ha seguido luchando, es abogado pero se le quitó el título por escribir el prólogo a un libro que demostraba muchas cosas falsas sobre Auschwitz. Estuve durante varios días en su casa. Quedé admirado. Es para mí el ejemplo de lo que debe ser un nacionalsocialista. Una casa en medio de la naturaleza, rodeado de amigos, su mujer, sus seis hijos. Actualmente, por desgracia, la policía le ha cercado demasiado y ha tenido que huir a Brasil. Está huyendo constantemente, como otros. Tiene contacto con nosotros y es un gran admirador nuestro.

Me llegó a decir que ni siquiera en Alemania había visto una militancia, un fanatismo y un estilo como el nuestro. Y lo mismo que me expresó a mí, lo ha escrito en otras revistas constantemente. Ha sido siempre un gran admirador nuestro. Le deseo la mejor suerte, pero sobre todo estoy contento de ver que, pese a las persecuciones, él si-

gue luchando.

Inglaterra es el caso donde, tal vez, radica una de las mayores esperanzas para nosotros, porque allí, realmente, la democracia permite la constitución de un partido Nacional socialista. Lo hubo en un momento, pero se hundió por cuestiones personales.

Allí tenemos un grupo que es calcado de CEDADE. Me encanta visitarles y ellos son muy buenos amigos nuestros.

Es el British Movement, el Movimiento Británico, que comanda el Camarada McGlauglin, uno de los que se enca-

denó por Hess.

Antes de terminar lo que ha sido para mí un honor: cerrar este Día Nacional, quisiera hablar sobre el sentimiento de muchos de nosotros cuando leemos o conocemos la obra o la vida de los que lucharon en aquella época, de las grandes figuras del Nacional socialismo. No podemos evitar en muchos momentos una emoción y un nostálgico recuerdo, pero que conste que no nos hemos de conformar con sólo un nostálgico recuerdo. Sería un gran fallo y sería una rendición ya en eso.

La vida, la muerte, la obra y el ejemplo de estas grandes figuras son para nosotros y han de ser siempre un poderoso ejemplo a seguir. Su vida ha de ser para nosotros, un ineludible ejemplo a seguir, un inmediato ejemplo a seguir. Así

sea.



Las banderas rendidas, Honor a los caídos. Los camaradas, brazo en alto, entonan el "Yo tenía un camarada".

NUESTRO
FUTURO ES
NUESTRA
JUVENTUD

### RAZA

### RECESION DEMOGRAFICA

### EL FUTURO DE NUESTRA RAZA

Un hecho que ya en 1976 CEDADE exponía al público en un documentado artículo sobre la falsa explosión demográfica, va saliendo a la luz. Y ya no somos nosotros los que damos la voz de alarma, sino la prensa "democrática". Salpicadas aquí y allá, se ven noticias al respecto. Aún en segunda fila, pero que ya muchos han leído. Quizá, eso sí, sin darle la importancia que en realidad tienen.

La verdad clara y concisa podríamos definirla así: EUROPA ENVEJECE, por lo tanto, EUROPA, irremisiblemente—y si el hombre blanco no toma conciencia de ello—MUERE y con ella nuestra milenaria civilización; porque yo pregunto: ¿Quién sustituirá al hombre blanco cuando desaparezca? Quizá los ugandeses que se meriendan unos a otros, o quizá los súbditos del "payaso" Bokasa I ("Empe-

rador'').

Muchos pensarán que eso a ellos no les afecta, que no les importa en absoluto, que dentro de cien años todos calvos, y que lo que pueda pasar después, que pase. Pero esos son los mismos a quienes no les importa la cultura ni el arte, ni tan siquiera el espíritu. Son cuerpos sin alma que deambulan hablando de fútbol, de bailes, de modas o de los intereses del partido al que pertenecen. Pero más allá de todo esto, muy por encima de ello, existe algo más, algo que, como todo lo espiritual, es muy difícil de definir, sobre todo para una pobre pluma como la mía, pero que existe y que bulle en los cerebros de los más inquietos, algo que lucha por hacerse vivo y que surge como Sinfonía en Beethoven, como Pintura en Padua, como Escultura en Avalos, como Filosofía en Yockey, etc. Es lo que los grandes genios han sabido explicarnos con su vida y su obra a través de los tiempos. Pues lo que era bello y sublime para Fra Angélico sigue siéndolo en la actualidad; lo que era noble y bueno para Calderón, sigue siéndolo hoy. Los valores eternos no pierden ni su calidad ni su esencia a pesar de los avatares y los ataques de las fuerzas lemúricas, pues siempre habrá alguien a quien todas estas cosas creadoras le importen como nos importan ahora a nosotros: LA DESAPARICION DEL GENIO CREADOR EUROPEO. Porque todas las grandes gestas de la Humanidad han sido creadas y realizadas por hombres de nuestra Raza, desde la construcción de las pirámides, hasta la conquista de la luna: desde la creación del Imperio Romano hasta los grandes descubrimientos; etc. etc.

La leyenda: "Europa es una grandeza que jamás desaparecerá", que con orgullo y entusiasmo presidía el acto de legalización de CEDADE en Madrid, se nos queda lejano, perdido... y ahora, en 1978 leo en un periódico cualquiera estas cosas: "El número de nacimientos no ha cesado de disminuir desde 1965 en los países europeos a excepción de Irlanda y sigue invariable desde hace 10 años en España..." "...Los cálculos muestran que cada 100 personas



Fotografía elocuente, tomada en una escuela inglesa. Un sólo niño blanco, ario, rodeado por otros de variadas razas. Europa va hacia el caos racial. ¡Defendámosla!

activas, tenemos 136 personas ancianas inactivas en 1950 y que tendremos 536 (o más) en el año 2030". Y ya se empieza a dejar ver como una incipiente llama la dualidad: natalidad o eutanasia. De nuevo vemos que todas las cosas están bien o mal según quien y en nombre de qué principios se hagan. Así, por ejemplo, si el Nacional Socialismo realizaba una política de higiene racial y decía que: No a los matrimonios mestizos, o que, esterilización a la pareja que transmita a ciencia cierta taras a su descendencia, el Nacional Socialismo atenta contra los "santos e inalienables derechos humanos" de esas pobres gentes. Si fomentaba la natalidad y se pronunciaba en favor de la vida de un niño sano a quien su madre por comodidad (planificación familiar) planea abortar, pues también atenta contra la libre acción de esa madre. Por consiguiente, tal y como se enfocan las cosas, parece que tienen más derecho a vivir y a levantar una país: los tarados, los drogadictos, los alcohólicos, los proxenetas, etc. Si el Nacional Socialismo hablaba de eutanasia refiriéndose a casos gravísimos, donde el enfermo se mantiene en cama en estado puramente vegetativo, será un crimen y un atentado contra los "maltratados derechos"; pero, yo me pregunto: ¿Qué harán los defensores a ultranza del aborto y control de la natalidad con los ancianos excedentes en el año 2100, por ejemplo?

Nuestra raza está amenazada, y su principal enemigo, amén de otros muchos, es la disminución de nacimientos cômo consecuencia lógica de la política planificada por esos señores. En esta disminución no nos limitamos a ver un peligro económico, como parece a simple vista ser el único



Datos de nacimientos en Europa, en 1937, en tanto por mil. Absolutamente todos estos porcentajes han decrecido alarmantemente.

que se observa en los estudios realizados al respecto vemos un gran peligro físico amén del espiritual, pues ante una invasión de otra raza (hecho que así, de pronto, parece ridículo, pero que puede suceder) acabaría con nuestra raza en un abrir y cerrar de ojos.De hecho, el hombre blanco está pasando sistemáticamente y en nombre de los malditos "derechos humanos" (no sabemos muy bien de quién) de ser el señor del mundo a esclavo de los demás. Pues entre "independencias", "revoluciones" e infiltraciones, se van cerrando cada vez más y limitando sus posiblidades. Si a eso le añadimos la mezcla racial, la ausencia total de una verdadera eugenesia, la importación de modos y costumbres negroides (bailes, pelos, etc), la adopción de costumbres orientalistas y lujuriosas, renunciando a nuestra propia esencia racial, vemos que estamos cavando nuestra propia tumba. La prensa se las ingenia de tal manera en dirigir y educar la opinión pública, que al hombre de la calle le da pena de un negro apaleado en Harlem e ignora y no le da importancia a la muerte salvaje y cruel de una familia de colonos en el Zaire o en cualquier país de cafres. Todo depende del matiz del articulista; pero no nos engañemos, hoy día nadie rompe una lanza en defensa del hombre blanco, por temor a ser tildado de racista, y mientras, se van perdiendo territorios, disminuyendo su descendencia, etc.

¿Por qué esa disminución de nacimientos? Se pueden apuntar varias causas, entre las que caben destacar tres prin-

cipales, a saber:

1.- FALSA INFORMACION: "No hay alimentos", "Nos comeremos nuestras reservas", "No hay puestos de trabajo" "Superpoblación". MENTIRA. Hay grandísimas extensiones de terreno aún sin poblar, sin cultivar, reservas suficientes, y si no que se lo pregunten a los agricultores que dejan en muchas ocasiones pudrirse las cosechas por lo mal que se las pagan; después importan ese mismo alimento pagándolo a un precio más levado del que pagaban al agricultor con el consiguiente encareciemiento en el mercado. Es mentira que no haya reservas, lo que sí es cierto es que debido a una pésima planificación de la agricultura y la economía no se aprovechen las resevas existentes y no se investiguen otras posibles fuentes. Son más importantes los "negocios" mercantiles, la gran fauna de intermediarios que pululan por todas partes como sanguijuelas, siempre en conexión con el poder (parásitos que se desenvuelven muy bien en cualquier tipo de "gobierno" como los actuales), y todo esto es más importante que preocuparse de la salud de un pueblo, de proporcionarle un digno puesto de trabajo y una casa donde poder desarrollar su vida familiar. Con tantas cosas que quedan por hacer e investigar ¡cómo no va a haber puestos de trabajo! Mentira! Lo que ocurre es que no interesa crear un ambiente propicio para ello, porque el dinero que supondría poner en funcionamiento una economía natural está bien guardado en las arcas (en forma de Bancos) de los Oppenheimer, Rothschild, Benarroch, y Rockefeller, etc. Hay pueblos donde no existen ni médicos, ni una bilioteca, ni tan siquiera un bar, así que mucho menos un cine, un teatro, y de exposiciones ni tan siquiera han oído hablar.

Otros no denen ni agua en las casas, ni carreteras que lleguen a los pueblos, ni siquiera luz, porque estos pueblos existen aún en 1978, aunque parezca mentira. ¿Cuántos obreros se necesitarían para llevar a cabo estas realizaciones?¿Y para construir colegios, teatros, hospitales, bibliotecas, centros de investigación, etc? Pero claro, para esto no hay dinero. No interesa que ningún país blanco alcance cotas tan elevadas como las logradas en Alemania Nacional Socialista, que demostró en la práctica, y no en la teoría, que toda la economía conocida como clásica e impuesta por los poseedores del oro (judíos, por si no lo saben algunos) era la gran farsa que llevaría a todos los pueblos, más pronto o más tarde, a ser esclavos de la finanza internacional. Es mucho más fácil en nuestros días hablar de planificación, de que las cosas están mal porque somos muchos (¿qué nos importa a nosotros que haya 1000 millones de chinos o 1000 millones de cafres cuando nuestra raza desaparece?: que se planifiquen ellos), y gastarse el dienro de todo el pueblo en campañas electorales (payasadas politiqueras) en fiestas de sociedad (crápulas y hez biológica del pueblo) en propaganda inservible de malos productos, en la promo-



Dibujo perteneciente al folleto divulgativo editado por el Colegio de Médicos de Barcelona, en donde se puede apreciar la nefasta influencia de la propaganda contra la familia numerosa, llegando a considerar que 5 hijos son una excesiva carga para el egoísmo hedonista actual. ¡Por una familia sana, numerosa y feliz!

ción de la escoria artística (ramoncines y cía) y en un sinfín de actos que en nada benefician al trabajador, al integrante de la comunidad racial, sino a unos cuantos parásitos a quienes no les importa más que llenarse los bolsillos a costa del esfuerzo y del sudor del trabajador.

2. - FALTA DE CONCIENCIA RACIAL: La mayoría de las parejas creen que con un hijo tienen más que suficiente. Que de esta manera pueden desenvolverse mejor, ir a todas las partes y estar más desahogados económicamente. Y es verdad. Tal y como está enfocada la situación, es verdad. La sociedad de consumo nos ha imbuído en un laberinto de necesidades inútiles, convenciéndonos de que no son auténticamente necesarias. Nos ha creado una serie de contactos, de alternes, de salidas y entradas que nos son imprescindibles: la peluquería, el tabaco, el taxi, la prensa, el aperiti-70, la cafetería, el cine, el teatro, el fútbol, etc... (donde quedan los conciertos, las bibliotecas, el deporte, la montaña...?) Con muchos hijos todas estas actividades no se pueden realizar con tanta libertad y sobre todo, con independencia económica. Algo que se podría solucionar prescindiendo de estas cosas superfluas y vanales, con una participación más armoniosa entre los miembros de la familia, acudiendo juntos a museos, teatros, practicando un deporte o saliendo a la montaña. Sacrificándose un poco en aras del porvenir y auténtico futuro de nuestra Raza. Pero como muy bien decía nuestra camarada Eva, "no les pidais a las mujeres "liberadas" que se sacrifiquen, no les hableis de deberes pues los desconocen", y por defender sus "derechos'' están privando de los suyos a las futuras generaciones y a nuestra Raza de sangre nueva que engrose sus filas.

3.— FALTA DE MEDIOS ECONOMICOS: Muchos somos los que pensamos que es muy importante dar a nuestros hijos una amplia formación cultural, física y sobre todo, de contacto con los padres. Con el sueldo de un único miembro de la familia es, hoy en día, muy difícil, salvo algunas excepciones, tener cuatro, tres o cinco hijos, alimetarlos, educarlos, vestirlos y salir con ellos de excursión. Poderles costear unos estudios artísticos, o un gimnasio; la enseñanza cada día está más cara y los materiales son caros y malos, itodo es caro! El padre se ve obligado a pluriemplearse y ve a sus hijos un rato por las noches y los domingos. Cabe también la posibilidad (muchas veces es absolutamente necesario) de que la madre trabaje, pues si no el sueldo no llegará a fin de mes. De esta forma existe la ventaja de que al no pluriemplearse, el padre puede estar más tiempo dedicado a la forma existe la venta de tiempo de dicado a la forma existe la venta de tiempo de dicado a l

tura tiene el inconveniente de que a la hora de pensar en aumentar la familia se sopesen mucho los contras que supone el buscar sitio donde dejar a los niños. Por otro lado, si la madre deja de trabajar tampoco puede permitirse e lujo (porque hoy en día es un verdadero lujo) de tene otros hijos, pues la economía familiar se desplomaría. Además no hemos recibido ni la más mínima enseñanza sobre economía familiar. Es triste pensar que muchas parejas supediten (o se vean obligadas a ello) el aumento de la familia por cuestión monetaria. Pero es la auténtica realidad. En lugar de aumentar el salario considerablemente al cabeza de familia por cada nuevo hijo, le aumentan con unos irrisorios "puntos" consistentes en la astronómica cifra de 250 pesetas al mes. Con tan "fabulosa" cifra, el pequeño guerrero come, se viste, paga el colegio y aún le sobra para la lucha. Y si no que le pregunten a una madre cuánto le duran las 250 pesetas.

Se podría ayudar a la familia de mil formas diferentes. Con auténticos incrementos en el sueldo, con premios a la natalidad, con enseñanza gratuíta, con reducciones en los precios de primera necesidad, con ayudas voluntarias de jóvenes en las casas donde hubiera muchos niños, o la madre no pudiera atenderles todo lo necesario por diversos motivos, como pudieran ser enfermedad, etc. Pero ¡no! ¿para qué?, eso supondría dinero y ya hemos visto que el dinero se utiliza para otras cuestiones más "importantes" como, por ejemplo, en la investigación de anticonceptivos (para que cada día se nos presenten más fáciles, en formas más sofisticadas, como por ejemplo, en forma de perfume, según el descubrimiento del Dr. Andrew Schally, Nobel de Medicina en 1977, un "norteamericano" de origen, cómo

En fin, entre las falsedades de superpoblación, la comodidad, la falta de medios económicos, la mayoría de las parejas optan por no tener más de dos hijos (y estos no son la mayoría). Si a esto le sumamos los millones de casos de esterilidad (sólo en Inglaterra dos millones); nacimientos de mestizos, niños deficientes mentales, proliferación de la homosexualidad y lesbianismo; promiscuidad sexual; legalización de anticonceptivos y del aborto; la lucha antinatural contra el hombre promovida por las "feministas" y un largo etcétera que sería interminable, el panorama futuro

se nos presenta desalentador.

En tanto no exista un auténtico Estado, con una auténtica política de higiene racial, de una auténtica protección y defensa de la familia, nosotras, jóvenes nacional-revolucionarias, nos negamos a dejarnos arrastrar por la corriente y ser activas colaboradoras de este sistema corrupto y antinatural. Desde aquí lanzamos nuestra llamada a una lucha sin precedentes, contra la mentira y la degeneración. Lucha que sabremos mantener hasta el límite de nuestras fuerzas con una postura enérgica, fanática y decidida, ya que somos conscientes de la importancia de la descendencia en el futuro de nuestra RAZA.

Margarita Gumiel.



Desmelenada y sucia, la feminista de la caricatura es un claro exponente de esa juventud "libre" que pide a gritos el aborto, en defensa de "sus" propios derechos y de "su libertad.



### etica revolucionaria

"ETICA REVOLUCIONARIA". CEDADE. Sept. 1978. 50 pts, 48 págs. Ilustrado. Ap. Correos 14,010 Barcelona.

Con este sensacional manual, CEDADE ha cubierto un hueco importantísimo dentro de las publicaciones ideológicas como es la moral y el estilo del militante.

En formato de bolsillo y con buena presentación, se ha cumplido una labor de confección y recopilación de ideas, pensamientos y principios básicos dentro de nuestra concepción del mundo. El pequéño libro se halla dividio en 13 capítulos fundamentales: moral, estilo, raza, nación, religión, familia, tradición, naturaleza, trabajo, arte, disciplina, camaradería, guerra y paz. En ellos son recogidos mediante pequeños párrafos y de la mejor manera, el modo como debe comportarse un miembro de CEDADE, que ideas y sentimientos le guian; y junto a él todos los camaradas socialracistas del mundo blanco.

Las dudas más comunes quedan en buena parte aclaradas en las rotundas afirmaciones de cada uno de estos capítulos, tan diáfanas como concisas y sencillas, de la más facil comprensión para el menos dotado.

Este tipo de publicaciones han merecido numerosos elogios por sus lectores por lo que tiene de fácil lectura e ideas claras. Por sus cuarenta y ocho rotundas páginas transcurren ante nosotros a gran velocidad lo que en otras ocasiones necesitaría de volumenes completos para ser expuesto.

No se pretende que "Etica Revolucionaria" -como acertadamente se titula la obra- constituya un pilar de formación doctrinaria o un catecismo indispensable para la comprensión de nuestra Idea; simplemente debe ayudar al militante en su forma de concebir el mundo; al simpatizante para aclarar posturas; a los néofitos y jóvenes que nos conocen por vez primera para darse cuenta rápidamente de lo que somos y queremos; y a nuestro enemigo para que sepa con qué ha de enfrentarse, es decir, los valores máximos de nuestra raza reforzados con esa forma de pensar y sentir que nos caracteriza. A la vez, "Etica Revolucionaria" habrá de servir en el futuro, cuando caiga en manos de cualquier persona, de cualquier estamento social, partido o época, para que reconozca en él y por ende en CEDADE, estas verdades irrevocables, que tienen la enorme ventaja de ser eternas como lo es nuestra gran Idea.

Algunos fragmentos del libro nos pueden dar una idea de lo que trata de expresar:

-"Ten fé. La fé es un patrimonio que no te pueden arrebatar. Es tu única arma invencible...'' (moral).

-"Respeta al enemigo siempre que sea digno de ello. Desprecia al enemigo innoble" (moral).

-"No desprecies a las demás razas. El mejor aprecio que les puedes hacer es mantenerte separado" (raza).

-"No te dejes influir por fronteras artificiales. La nación la delimitan la Cultura, la Tradición y la Raza" (nación).

-"Desea siempre la paz como el mejor de los bienes y no dudes por ello en utilizar la fuerza, si fuera preciso para conseguirla" (guerra y paz).

-"Ama la naturaleza, no veas en ella tan solo una fuente

de recursos o instrumento..." (naturaleza).

Un pequeño resumen que acompañado de fotografías nos da una visión certera de lo que será nuestro futuro Estado socialracista. V

## ACCIÓN SOCIALISTA: LA VEJEZ

LOS ANCIANOS Y EL NACIONAL SOCIALISMO

La previsión social para la vejez, fué el punto 15 del Programa del Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista, y, desde luego, fué llevado a la práctica de un modo increíble. El pueblo alemán se concienció del problema y le hizo frente de forma voluntaria y desinteresada por completo. Sólo en Berlin fueron 60,000 auxiliares de ambos sexos los que se prestaron a la dificil pero humanitaria tarea. En el invierno de 1933-34 fueron socorridos, gracias a los donativos voluntarios de todo el pueblo, 16,5 millones de necesitados, y de estos, los ancianos y los más débiles fueron los primeros en recibir dicha ayuda. En el primer invierno del Reich, fueron distribuidos 533 millones de marcos entre 7,9 millones de necesitados, ya que el resto habían mejorado y podían subsistir sin necesidad de otra protección. De estos 533 millones de marcos, 107 fueron destinados para alimentos, 35 para combustible y 77 para ropas. De dichos donativos, el 17,9 por ciento de beneficiados fueron personas ancianas cuya edad era de 65 años en adelante. Estas cifras demuestran claramente que la ancianidad era importante en el Nacionalsocialismo.

La ayuda a los necesitados se hacía del siguiente modo: cada zona disponía de un grupo local, y en dicho grupo había un encargado que se cuidaba de dar parte de las personas que precisaban ayuda.

Las auxiliares formaban parte de la Liga Nacionalsocialista de Mujeres (contaba con dos millones de miembros), las cuales unían sus esfuerzos a los del Frente Alemán del Trabajo.

Las ayudas no eran únicamente económicas, sino que también se ofrecían de otros tipos, como podía ser la doméstica, por ejemplo, si una anciana se encontraba enferma y no podía atender a sus tareas, se le mandaba una auxiliar encargada de dicho trabajo, y esta se encargaba de la compra, de hacer la comida, de mantener la casa en orden, etc, hasta que la anciana podía valerse por sí misma; de no ser así se la trasladaba a un centro hospitalario, o bien, si se creía necesario mandarla a un asilo, la Previsión Nacional socialista se ponía en contacto con el Ayuntamineto y éste disponía lo necesario para el traslado a uno de los muchos y buenos asilos, que además, solían hallarse alejados de las ciudades

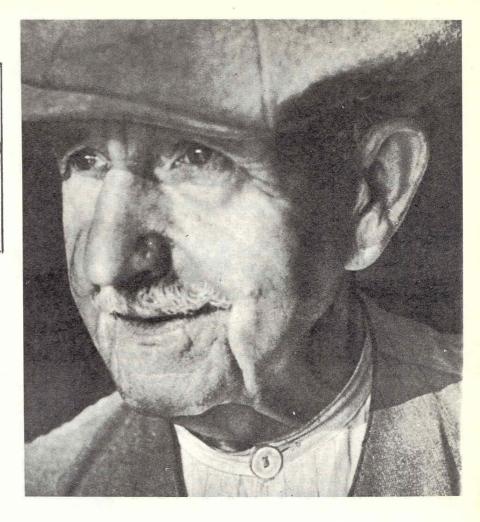

para que las personas que los ocupaban se sintiesen en contacto con la Naturaleza. De todos modos, el Programa del Partido no tenía solo como objetivo mantener todas las ayudas citadas anteriormente, sino que veía la necesidad de un retiro para la vejez, y lo veía como un derecho y no como una Beneficencia, que todo hombre y mujer tenían llegada cierta edad, después de haber ofrecido el trabajo de toda una vida a su pueblo. Se buscaban soluciones para todas las personas ya fuesen artesanos, cómicos, músicos (artistas en general), labradores, etc.

Una parte importante de la población alemana pertenecía al gremio de artesanos, va que con sus familiares comprendían unos 12 millones de personas, o sea, la sexta parte de la población. Fué Schramm el maestro de los artesanos del Reich, el que al tomar posesión de su cargo,se encontró con los trabajadores que reclamaban un arreglo legal, y con una gran parte de los miembros del gremio de artesanos que eran ya de una edad avanzada, y por tanto, los que más preocupaban a la Previsión de la Vejez, ya que todos los que sobrepasaban los 60 años no se admitían en el Seguro Social, esto se solucionó, pues los compañeros de oficio convinieron en el pago voluntario de una cuota para los compañeros ancianos necesitados. Los resultados fueron muy interesantes ya que en el primer año de la guerra se pudo empezar el pago de este socorro voluntario a 6 o 7 mil ancianos que no podían trabajar, del mismo modo el gremio de artesanos creaba con sus propios medios asilos en los que se cuidaban gratuitamente a los ancianos artesanos que lo necesitaban.

El 1 de marzo de 1938 entró en vigor la Previsión Social para la Vejez de actores. trabajadores de teatro, miembros de orquestas culturales, etc. Esta Previsión para la Vejez fué creada personalmente por Goebbels y de este modo se incluyó en el círculo de asistencia social al trabajador intelectual. La solución que se halló fué la de que toda persona que desease disfrutar del arte, tenía que pagar aparte de lo que costase un billete de teatro o bien de concierto, cinco céntimos de marco, y de este modo quedaba asegurada la Previsión para la Vejez de este sector de trabajadores. También se destinaron importes considerables para pintores y escultores. Y al iqual que se construyeron asilos para los artesanos, se hicieron para los artistas.

En el Plan de Previsión para la Vejez que llevó a cabo el Nacional socialismo también se contó con los labradores, y del mismo modo que a los demás trabajadores, se les solucionó el problema.

Después de conocer cómo trató el Nacional socialismo a los ancianos y compararlo con el trato que se les dá hoy en la sociedad actual, vemos que verdaderamente fué entonces cuando cuando se preocuparon de un modo profundo de todos los problemas que afectaban a dichas personas, ya que enfocaron el problema desde todos sus aspectos, y lograron que se sintieran atendidos, y algo que es muy importante también, respetados y a la vez, queridos.

María del Carmen Mula

# CONSIDERACION EN TORNO AL MACHISMO

No se puede negar que lo que llaman machismo existe, es una consecuencia más de la dejadez moral, de la incultura y la falta de principios éticos. En muchas ocasiones, la mujer tiene culpa de ese machismo, ya que no sólo lo acepta, sino que también "copia" la forma de actuar de estos hombres. Siempre resulta más fácil hacer ver que se lucha contra al go mientras solo se cambian exteriormente las formas y el contenido es el mismo o peor que antes.

La mujer ha dado muestra de tener una falta total de personalidad al tratar de copiar al hombre, fuma como él, utiliza las mismas palabras soeces que él, viste ropa unisex, y así hasta llegar a desear librarse de su maternidad para poder tener la misma libertad sexual que el hombre ha tenido tradicionalmente.

Decía Ortega y Gaset, ya en sus tiempos, que en aquella época el hombre tenía gran dominación sobre el sexo débil ya que se veía claramente cómo la mujer trataba de confundirse con el hombre, hoy esto no es tan fácil de apreciar, ya que entre otras cosas, la moda unisex hace que los chicos pierdan su identidad confundiéndose con las chicas y éstas también se confundan tanto en la manera de compor-

tarse como en el vestir y en el hablar

Este es un fenomeno curioso, sobre todo en la mujer que se autodefine como feminista, ella se enfrenta en lucha aparentemente terrible, contra el hombre, pero copia su forma de vestir, podríamos decir que se disfraza de hombre, los mismos ademanes, el mismo aire de "hombre de negocios", incluso hace desaparecer de ella todo vestigio de posible feminidad que pudiera confundirla con "una burguesa carca"...

El enfrentamiento entre sexos es el colmo del absurdo, primero comenzó la bonita teoría de que somos todos los seres humanos iguales, cosa ya superada y demostrada como falsa por numerosos filósofos y científicos, el biólogo Konrad Lorenz es un ejemplo bien acreditado.

Más tarde la idea de que las clases sociales no han de existir y la lucha entre ellas provocadas al intentar basar dichas clases sobre la idea de la economía, —tanto tienes tanto vales —; en vez de fomentar que sean precisamente los mejor dotados física y espiritualmente los que ocupen los puestos de mayor responsabilidad, y que de esta forma se estructuren las clases según las aptitudes de cada persona no con relación a la posición económica o a su poder tal como sucede ahora.

La derecha utiliza su machismo para convertir: a la mujer en un objeto hermoso y sin personalidad, cuya única gran misión es ser expuesta ante los amigos de su marido, como si se tratara de un mueble, ella no participa, ni opina ni se siente colaboradora de la labor que los hombres que la rodean realizan, sólo puede destacar como objeto vacío de toda hermosura intelectual y espiritual. La izquierda desde hace ya ciento y pico años pretende destruir y confundir todo aquello que diferencia al ser humano de las bestias, pretende descaradamente hacer de la mujer un objeto, pero diferente del de las derechas, las mujeres de izquierda



La gimnasia y la danza son los deportes que mejor le van a la mujer, porque le dan la agilidad, belleza y armonía de movimientos propios de su forma de ser.

en "teoría" luchan contra el machismo burgués contra la tradición, pero bien se preocupa el comunismo de suplir el vacío provocado por la falta de ideales y el "romper con todo". La izquierda no sólo contará con el estimado voto de la mujer sino que la utilizará cuantas veces quiera haciendo de ella una prostituta fácil y sobre todo "liberada".. (Recordamos en un artículo de Vindicación Feminista la protesta de éstas ante la gran ola de violaciones que el pasado año se produjo en toda España, cuando pidieron ayuda a sus "camaradas masculinos" éstos riendo les contestaron que ante una violación lo mejor que podían hacer era "relajarse y disfrutar").

Desde que Marx y Engels publican su manifiesto, las nacientes asociaciones feministas cuentan con el apoyo y

simpatía del comunismo.

Resulta cómico que las "liberadas" mujeres de izquierdas y militantes de grupos feministas, consideren a CEDADE como la flor y nata del machismo hecho realidad. Pero desconocemos otra ideología que en teoría y en la practica acepte a la mujer tal y como es, tratando de que libremente mejore su nivel intelectual, fomente sus actitudes y no busque en ella ni su voto, ni el utilizarla físicamente. Le ofrece, por el contrario, llegar a la máxima liberación espiritual para que mediante su esfuerzo y superación cotidiana consiga estar a la altura revolucionaria que se precisa y sea la camarada ideal capaz de llegar con fanatismo hasta la muerte por la revolución NS.

No es solamente la mujer víctima del nuevo machismo de izquierdas o del tradicional machismo de derechas; también el hombre contaminado por el egoísmo, la incultura y muchas veces víctima de un complejo de inferioridad a causa de su debilidad espiritual cae igual que la mujer, entre las garras del machismo, que es combatido más por la mujer

que por el hombre, cuando es bien triste comprobar que es una esclavización que afecta de diferente modo a los dos sexos.

Es "clásico" en el sexo masculino creerse más madurc como hombre cuantas más esperiencias sexuales haya tenido, pero eso sí, cuando se trata de contraer matrimonic exige que su esposa sea inmaculada. Esta es un ejemplo de típico machismo de "derechas". Contra el que nadie lucha anteponiendo la voluntad y el sentido del deber y respeto al sexo contrario ante las apetencias físicas.

Otro ejemplo, la libertad sexual tan manoseada, aquí no sólo es el hombre el que actúa como un ser primitivo incapaz de contener sus instintos, sino que la mujer participa también de esta "libertad", olvidando las más sagradas leyes del amor y esta "libertad" asqueada de todo termina en muchos casos en las garras del les-

bianismo, la prostitución y la homosexualidad.

Va como ejemplo para todos aquellos que creen que CEDADE es una organización "machista" en donde la mujer no hace otra cosa que cocinar para el esposo y hacer ganchillo, o que es perrito faldero de los chicos del círculo; la delegada para asuntos de provincias de habla no española, y directora de la revista EUROPA, que sale en sustitución de la revista ERIKA, en cinco idiomas que llevará nuestra ideología y cultura a todo el mundo blanco, es una mujer, así como la delegada de CEDADE en Cataluña. Y esto ha sido posible gracias a sus cualidades, gracias a que no se sienten inferiores ni superiores a ningún otro camarada, ellas trabajan y el fruto de su trabajo es el ejemplo, las manifestaciones folklóricas y la falta de estilo quedan para todas las otras mujeres que se sienten víctimas de . . . tal vez muy poco valor para superarse a sí mismas.

M.J.J

..."Lo importante es que el hombre se haga más perfecto como hombre y la mujer, como mujer. Por falta de tal principio, se vé al hombre pretender agradar con maneras femeninas y a mujeres efectuar una actitud masculina para inspirar más respeto; pero lo que se hace contra la opinión de la naturaleza, se hace siempre muy mal..."

Kan

EL ANUNCIO IMBECIL

Ultima hora "SUPER-SPORT"

### Las chicas más monas militarizadas

Gorros, correajes, botas, escudos e insignias son los últimos detalles de la moda "SUPER-SPORT" para chicas, que ataca de nuevo en Jorba Preciados.

Ante esta militarización de las féminas, los hombres se rinden. Natural.

Ejemplo típico de la propaganda capitalista contra la feminidad de la mujer. La propaganda comunista, por su parte, trata también, por otros cauces, de atentar contra la feminidad, convirtiendo a la mujer en una copia del hombre. ¡POR UNA MUJER NATURAL!



### PROPAGANDA NACIONAL REVOLUCIONARIA

### "JOVEN EUROPA"

-La revista de la Juventud Nacional-Revolucionaria, de CEDADE-BARCELONA. Escribe a "Joven Europa". Ap. Correos: 14.010. BARCELONA (España), enviando 10 pts en sellos de correos y recibiras un ejemplar de la revista. YA ESTA A LA VENTA EL Núm. 2.

### INSIGNIAS' EMBLEMAS Y BANDERINES

| Aguila Nacionalsocialista   |    |    |   |   |    |    | ie. |  |   |    | 80 pts  |
|-----------------------------|----|----|---|---|----|----|-----|--|---|----|---------|
| Emblema redondo de la cruz  | 9  | ja | m | a | da | ۹. |     |  |   |    | 50 pts  |
| Emblema redondo de la SS.   | 74 |    |   |   |    |    |     |  | ٠ |    | 50 pts  |
| Cruz céltica, de CEDADE     |    |    |   |   |    |    |     |  |   |    | 50 pts  |
| Emblema de la "Hitlerjugend | ,, |    |   |   |    |    |     |  |   |    | 80 pts  |
| Emblema del "Jungvolk"      |    |    |   |   |    |    |     |  |   | .1 | .00 pts |
| Banderín Nacionalsocialista | ٠  |    |   |   |    |    | ×   |  | × |    | 60 pts  |

(Pedidos contrarreembolso a: JNR. Ap. Correos: 14.010. BARCELONA (España).

### BANDERAS

Tenemos a disposición de las Delegaciones que nos lo soliciten, BANDERAS, de las siguientes dimensiones: 1,70 cm. x 0,75 cm., en los colores y precios que a continuación se detallan:

Para pedidos, escribir al Frente Femenino. Apartado de Correos 14.010. Barcelona.

Los pedidos se servirán contra-reembolso y por riguroso orden.

BUSTO DE HITLER......1.300 ptas

BRAZALETES. Modelos perfectos de las SS, ....................500 ptas del partido NS y de la Hitler-

Jugend

### Nuestra Estila:

### DISCIPLINA

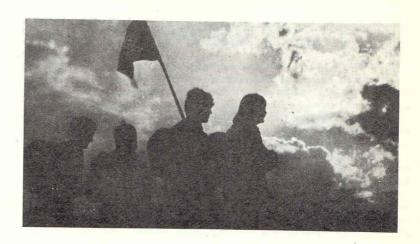

...Juntos, en alegre camaradería, marchemos hacia un Occidente que volverá a ser lo que fué...

AUTORIDAD Y DISCIPLINA: DOS TERMINOS EN DECADENCIA

"La Nación Europa debe oponerse por igual al capitalismo y al comunismo. Se debe crear una forma de sociedad basada en los principios perdurables de personalidad, autoridad y disciplina...", así reza el punto 9 del Proyecto de Bases para una nueva Europa.

Si analizamos detenidamente el contenido de las palabras con las que encabezamos este artículo, nos daremos cuenta de que hoy día, tanto las sociedades de signo capitalista, como las de carácter marxista, niegan totalmente la personalidad y no conceden ningún valor a los términos autoridad y disciplina.

Los estados capitalistas —que se auto denominan democráticos— mantienen el lema "cada ciudadano un voto", con lo que aniquilan al hombre, destruyen su personalidad porque sobreponen el hombre a la calidad, la razón de la masa a la del individuo, y producen, por una parte, un hombre estandardizado, un hombre gregario: el hombre-masa y, por otra, una minoría "selecta" de individuos que anteponen sus privilegios económicos al bien común.

Las sociedades comunistas, por su parte, también atentan contra el individuo, por cuanto anulan sus valores personales en aras de una monstruosa colectividad en la que los hombres no son verdaderas personas, sino únicamente números, que no pueden actuar ni desarrollarse libremente. En el comunismo, el valor de la persona está siempre por debajo de la razón del Partido. Aparentemente la autoridad y disciplina imperantes en las sociedades comunistas son ficticias; su "autoridad" no está basada en el respeto al valor de la persona que la ejerce, sino en su poder físico (tiranía); y la disciplina no es en realidad colaboración entusiasta en el quehacer, sino sumisión a esa misma tiranía.

En la sociedad democrática, dado que cada individuo ha podido elegir libremente el gobierno que ha de dirigirle, teóricamente no habrían de plantearse problemas a la hora de tomarse las deci-

siones, pues el mismo pueblo tan "demócrata" tendría que aceptar los acuerdos adoptados por aquéllos en quienes él confió. Sin embargo, esto no es así, y una vez el gobierno se ha asentado democráticamente en su función, los mismos que hicieron posible su elección, no paran de boicotear cada una de las decisiones por él tomadas, con lo que, el principio de autoridad se va debilitando paulatinamente

¿Qué temor ha de sentir un preso al horadar la roca para evadirse de la cárcel si sabe que es difícil que le cojan, y que, aún cogiéndole, no le será aplicado mayor castigo? ¿Qué freno ha de impedir a los comandos terroristas asesinar, si saber que su acción quedará impune? ¿Por qué reprimirse de robar y violar si, además de no tener unos sólidos principios éticos, no hay autoridad sufficiente que persiga el de lito y lo juzgue en consecuencia, aplicando las penas correspondientes?

Este debilitamiento de la autoridad lleva como consecuencia que se diluyan entre el caos las tradiciones y buenos principios de los pueblos. Que se toleren como cosa natural las manifestaciones callejeras de travestis y prostitutas en reivin dicación de sus derechos; que la mujer decida "libremente" sobre la interrupción de su embarazo, sobre la permanencia de su matrimonio; que la literatura y el cine no ofrezcan más que productos degenerantes; que los precios se disparen de manera alarmante, que en la Seguridad Social se cometan fraudes y desfalcos; que se incendien intencionadamente bosques; que se maltraten animales... y tantas y tantas otras acciones que, por falta de un gobierno fuerte quedan sin su correspondiente castigo.

La crisis de autoridad a nivel gubernamental es evidente, pero también lo es en la familia y el trabajo.

Por cada jefe de empresa admirado por sus obreros, encontramos cien que son odiados por sus empleados. Por lo general, el empresario ve en el obrero un objeto de explotación. Es raro el jefe que trabaja codo a codo con el obrero, interesándose por su vida extra-profesional; tratándolo de igual a igual con cariño; como tampoco es extraño que el obrero

sienta por su patrón odio y animadversión, que rinda poco en el trabajo, que le quiera fastidiar...

También en la familia se deja sentir la crisis del principio de autoridad. Son las corrientes feministas, las que, basándose en el principio de liberar a la mujer del "yugo marital" han pretendido, en ocasiones, enfrentarla al hombre. En determinadas circunstancias, tal enfrentamiento era absolutamente necesario por cuanto las leyes y la misma sociedad negaban a la mujer el desempeño de actividades de vital importancia para la familia y la sociedad, concediéndoselas en exclusiva al hombre. A este respecto, apoyamos la revisión del articulado del Código Civil con respecto a la patria potestad; revisión que se ha conseguido recientemente.

Nuestro actual Código Civil, data de 1889, y con la evolución que han sufrido los tiempos y dado que se fraguó en una sociedad altamente machista, no es de extrañar su redacción con referencia a la patria potestad y su aplicación durante casi un siglo, concediéndose únicamente en favor del padre, y EN SU DEFECTO A LA MADRE; cuando es evidente que por su propia naturaleza y misión la mujer está mejor dotada para hacerse cargo de los hijos que el hombre, excepto en el caso en que ella sea claramente culpable, extremo este que hay que dilucidar en primer lugar .Hubiera sido igualmente absurdo redactar lo relativo a la patria potestad, en beneficio de la mujer, o en su defecto del padre; pues se hubiera incurrido en el error opuesto de establecer una sociedad "hembrista" a todas luces insostenible.

Con la relativamente afortunada nueva redacción de los artículos relativos a la pátria potestad se consigue potenciar jurídicamente a la mujer en la familia, estableciéndose que es un deber que ha de ejercitarse siempre en beneficio de los hijos.

Otros muchos aspectos de nuestra actual legislación podrían ser objeto de estudio, por su discriminación con respecto a la mujer; pero nos apartarían del tema que estamos tratando, si bien serán objeto de comentario en un futuro inmediato.

"Sólo el que manda con amor es servido con fidelidad'' dice Quevedo y nada hay menos cierto. Si el patrono humanizara su actitud para con el obrero, si se preocupara de su formación espiritual, en lugar de interesarse sólo por su exploción profesional; si el marido depusiera su actitud machista para con su esposa; si el padre se aproximara a los problemas de sus hijos, venciendo la barrera generacional; si el gobernante mirara por el bienestar colectivo y el particular de cada uno de sus súbditos, en vez de atender a su propia gloria personal; el inferior no se sentiría tan pequeño y vilipendiado, no odiaría a su superior jerárquico, sino que, tratándole como un amigo, se comportaría en todo momento de forma responsable. De esta manera, el obrero rendiría al máximo en el trabajo; los hijos respetarían y hablarían con sus padres, explicándoles, como si de amigos se tratara, sus problemas, inquietudes y sus metas; los esposos decidirían de común acuerdo, con amor y comprensión las cuestiones importantes que en el seno de la familia se plantearan; los gobernantes tomarían sus decisiones velando siempre y en primer lugar por el bienestar público de sus ciudadanos.

Dentro del estado racista que nosotros propugnamos, no existen enfrentamientos debidos a la autoridad y disciplina. El jefe es respetado y sus decisiones son acatadas sin oposición por parte de nadie, puesto que, como dice René Binet en su obra "Contribución a unaética racista", la autoridad que el jefe acepta, la asume como si se tratara de una ley moral a la que se somete de forma espontánea también en su vida personal ( y no sólo en el aspecto político). Las órdenes del jefe, lejos de ser tomadas como leyes que deben ser respetadas por "temor a la policía", son voluntariamente admitidas porque son las "mejores" para uno mismo y para el pueblo. Las decisiones del jefe no son discutidas. Parten de la persona más capacitada y entregada a la lucha, del más infatigable trabajador, del más fanático hombre que renuncia voluntariamente al bienestar propio en favor del de la Nación y sus camaradas ven en él el ejemplo y la conducta a seguir.

Eva Muns



El respeto y la autoridad hacia una persona proceden de ella misma y no de los medios coercitivos de que se valga.

### GENETICA

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HERENCIA-MEDIO

Abordar el tema de la influencia herencia-medio en la constitución psico-física del hombre, puede ser una pretensión si se trata de ofrecer resultados concluyentes, vanidad en la que no creo vaya a caer, entre otras cosas porque no hay nada establecido definitivamente al respecto. Mi ignorancia sobre el tema es bastante grande; lo siento por aquellos que pensabais descubrir algo nuevo en estas líneas. No se trata de una lección magistral sino de una invitación a pensar, a meditar, a conocer, siquiera, un poquito más el papel que cada cual jugamos en la formación, desarrollo e integración del ser humano.

El problema de las diferencias individuales ha constituído un tema central de la Psicología Diferencial, desde sus orígenes hasta nuestros días. Fue en el siglo XIX, cuando, con el surgir de la teoría evolucionista de Darwin, se comienza a tratar de un modo científico, favorecido por realidades económicas, sociopolíticas, etc., que necesitaban de una explicación de hechos tan tangibles como el sometimiento de unos pueblos o grupos sociaes a otros. Las primeras investigaciones, en este campo, surgen con Galton, seguidor de las teorías darwinistas y partidario de la eugenesia; sin embargo, los modelos mendelianos ya se han quedado cortos para explicar la transmisión de caracteres poligénicos, y, como reacción a esta carencia de apoyo de las teoría geneticistas, las escuelas Conductista y Reflexológica se manifiestan abiertamente partidarias del Medio. En las dos últimas décadas la genética ha evolucionado ofreciéndose modelos explicativos de la transmisión de caracteres poligénicos, entre los que se encuentran muchos rasgos psíquicos. Con el aislamiento, en 1970, de un gen por primera vez, no sólo se empieza a ver la luz sobre la transmisión de tales caracte res sino, y lo que es más importante, el influjo del medio ambiente en la producción de mutaciones genéticas heredables, así como su posible predicción.

La cuestión no es ya determinar qué adquiere más influencia en el desarrollo de un individuo, si la herencia o el medio, pues depende mucho de las circunstancias y del problema ante el que nos encontramos; pero pensemos simplemente en la importancia del problema si tenemos en cuenta datos como estos:

En trabajos realizados por Eysenck, en 1960 apoyando las bases hereditarias de la delincuencia y utilizando el método de gemelos, al que, por otra parte se concede más crédito si de una hipótesis genetista se trata, se ve cómo el alcoholismo, el crimen, la delincuencia y la homosexualidad, se dan con un nivel significativa-

mente superior en hermanos gemelos monocigóticos (con la misma carga genética) que en gemelos dicigóticos.

Para comprender mejor la importancia que juega, tanto la herencia como el ambiente en el ser humano, es preciso primero que distingamos una serie de conceptos, por lo común, muy confusos: el "genotipo", concepto que podemos equiparar al de herencia, es la dotación genética que un individuo recibe de los padres en el momento de la concepción; "congénito", hace refencia a aquellas características del hombre que proceden de factores ambientales intrauterinos; el término "innato" designa los caracteres procedentes de "mutaciones genéticas" posteriores al momento de la concepción del individuo, ya sean espontáneas o inducidas. De este modo, ya no podemos equiparar "herencia" con inmodificable, porque, si bien un ser humano puede recibir un genotipo que consideramos normal, esta dotación puede trastocarse por factores ambientales, con lo cual su carga genética, y, lo que es más importante, la de sus descendientes, ya no la podemos situar en los niveles de lo que consideramos normal. Factores de diversa índole, tanto física como psíquica, inciden de tal modo en la constitución del individuo que, a pesar de un genotipo óptimo, el sujeto puede desarrollarse desde el mismo momento del parto, antes o después, de forma anómala. Como ejemplo tenemos los casos de anoxia perinatal, o falta de oxigenación durante el parto, lo que lleva a disminuciones psico-físicas en el niño y a su consiguiente inadaptación social, Coeficiente Intelectual inferior a lo normal, deficiencias motoras, etc., lesiones prenatales producidas por deficiencias nutritivas maternas, infecciones, hipertenssión, diabetes, emociones...; y por último, lesiones durante la primera infancia producidas por toxinas, como las de los insecticidas, malnutrición, infecciones cerebrales (meningitis, encefalitis), etc., etc. Todo esto sin olvidar el descenso en el desarrollo psíquico del niño que puede tener lugar por una ambientación estimular pobre, desintegración familiar, inestablidad emocional, rechazo paterno, etc.

Es inextinguible la gama de perturbaciones y malformaciones que pueden tener lugar en el ser humano desde el mismo momento de su concepción debidas a causas que, en muchas ocasiones, se podían haber previsto o controlado y, si a esto unimos la multitud de contingencias que nos ofrece la vida ante las que no podemos escapar, creó que sobra lecir la necesidad de alerta constante que requiere cualquier ser humano desde el nismo instante en que se piensa en su concepción.

Mari Carmen Durán,

### ) la música

### EDUCACION MUSICAL

De todas las artes, la pintura, arquitectura, escultura, etc., es la música la que predomina sobre las demás; es el arte más profundo; aquel que hace vibrar todos los miembros del cuerpo unido al espíritu. Toda persona con un mínimo de sensibilidad, la vive, la siente, es una necesidad del hombre que tiende a buscarla sumergiéndose en ella, para asi profundizar y elevar sus sentimientos. Prueba de ello es que, siempre, en todas las épocas, se ha creado música; y todo el mundo, sepa o no sepa, le enseñen o no, aunque desafine, canta; canta cuando está alegre, cuando triste, trabajando, en cualquier momento, por instinto, porque sí, por eso...

Y al fin y al cabo, ¿qué es la música? pues un conjunto de notas dispuestas en un orden tal que es agradable a nuestros oídos. Esta es la definición general, la que pone en los libros. Pero la música no se puede definir, no se puede entender por medio de libros o viendo una partitura, no; ha de ser mediante la interpretación y los sentimientos de cada uno. Por eso ella debería ser uno de los temas más importantes de la enseñanza en todos los niveles.

Un índice importante del desarrollo cultural de un pueblo es el folklore, su música y sus bailes. Este nace a partir de la cultura, es decir, que la gente se interesa por las artes, la política, por todo lo que nace del hombre y de la naturaleza; de ahí que cada pueblo tiene su forma de interpretar la música, según el carácter, la sensibilidad y la formación.

Claro que hay que saber distinguir entre lo que es música y no es música; o sea, entre la clásica y la moderna. Ella nació del hombre como expresión de su sentimiento y para elevar su espíritu; poco a poco, el hombre mediante la técnica, los lujos, el afán de trabajar para ganar más dinero y con ello poder tener más comodidades, se ha ido materializando hasta tal punto que su sensibilidad apenas sí existe. Pero él tiene que seguir componiendo música, y, como consecuencia de su ánimo, nacen los berridos, los gritos, esas mezclas de percusión y esos golpes y dureza en los instrumentos, que lo único que consiguen es degenerar aún más al hombre y a la música, porque nace de seres que no aman la vida y sí, en cambio, el dinero. En cambio, la clásica, la de entonces, la de siempre, nace de hombres que luchan por la vida y que a costa de lo que sea y donde sea, componen, porque lo necesitan y lo sienten así. Estos no necesitan de público ni de extravagancias. Crean lo que les sale, no lo que les piden. Con un piano, un techo, y algo para comer, es suficiente.

La sensibilidad está apagada y eso no! ¡Hay que enseñar a escuchar música, a relajarse, a culturizarse y a creativizarse. Por eso es tan importante el desarrollo musical en la gente.

Hoy día, en el colegio hay una asignatura que se llama "Música", pero resulta que es un libro donde pone todas las definiciones muy bien escritas y no hay práctica; pertenece al grupo llamado "marías" junto con la gimnasia, labores e incluso el dibujo; estas son las fáciles, a las que menos importancia se les dá; o sea, que si llegas a casa con las matemáticas aprobadas y no la música, nada de malas caras, pero ah! si es al revés, prepárate! Entonces ¿qué pasa? Pues que los niños "empollan" la parte intelectual, restando casi todo el tiempo a la ceatividad.

La carrera musical es la más larga y la que menos salida tiene, por otra parte, requiere mucha vocación, pero también el artista aparte de "nacer", ha de "hacerse". El problema viene de que tendrán vocación, pero a lo largo de su formación no tienen el impulso de los mayores hacia el arte, sino que los padres prefieren que estudien una carrera que "el día de mañana" les dé una seguridad económica.

Para evitar esto hay que enseñar a los niños, sobre todo, a escuchar, a aprender y a crear, porque la felicidad no está precisamente en el dinero. Así, cuando el día de mañana vayan a un concierto, ya no dirán: "Me gusta la música, pero no sé nada de ella".

Lo más importante del maestro es enseñar a los niños a escuchar la música con inteligencia y gozo. Para ello, tiene que estar bien preparado y utilizar distintos métodos de enseñanza. Debe seleccionar la música adecuada para cada edad y nivel. Puede empezar con algo sencillo, de manera que cuando crea conveniente la interrumpa y poder así explicarles el sentido de la misma, a la vez que inducirá a los niños a que hagan preguntas y a expresar sus sentimientos al escucharla, con lo cual adquieren mayor riqueza de vocabulario, al esforzarse en explicarlo. Puede también él preguntarles ¿qué piensas cuando escuchas música? y ocuparse de estas respuestas revelándoles la naturaleza musical.

Poco a poco, el niño irá familiarizándose con el piano, violín, la flauta, distinguiendo la melodía, el ritmo, etc. Hay que enseñar no sólo a distinguir los instrumentos, sino a comprender por qué se eligió éste precisamente para un pasaje determinado; o al contrario: "esto que oyes son las cuerdas de un arpa. ¿No te recuerda el sonido de un río?

Además de escuchar una pieza musical, una vez entendida, pueden escribirse las notas en un pentagrama, de modo que al oir y ver la melodía, la asimilan mejor.

En la primera audición de una composición larga, se escucha un fragmento extenso para que el alumno conozca el carácter general de la pieza. Luego se estudiará poco a poco el detalle de la composición. Al final se escuchará completa, si es posible, "en vivo", y es cuando, al comprenderla, gozarán de la música.

La enseñanza por medio de los discos es la forma mejor, puesto que ha de interrumpirse muchas veces; pero es muy importante la audición de música viva. Si no se puede ir



La educación musical desde edad temprana, favorece el gusto por la buena música y el compañerismo.



Debe concederse a la Música la misma importancia que a cualquiera de las asignaturas básicas del curso, o quizá más, por cuanto desarrolla la sensibilidad del niño.

al concierto, entonces que venga él al colegio, o sea, organizando sesiones de música de cámara, óperas, un pianista, un violoncelista, etc., y además seguro que si viene al colegio un señor a tocar la flauta, por ejemplo, el niño no olvidará esta experiencia.

La pedagogía musical podemos dividirla en tres partes fundamentales, como son el canto, la danza y la ejecución.

El canto, desde hace tiempo forma parte de la educación general, no sólo es el modo más natural de estudiar la música, sino que ayuda a desarrollar la expresión personal del niño; y hasta ahora, casi toda la enseñanza musical se deriva en las canciones, con lo cual no es necesario que el profesor sea músico, quitando la oportunidad a cantidad de ellos, deseosos de poder tener trabajo y desarrollando la clase de música como es debido.

Lo primero que hay que hacer es seleccionar una serie de canciones que tengan sentido y calidad, no transitorias. En una canción destinada a inspirar sentimientos nobles, no se puede cantar desafinando o cambiando el tiempo, Como la canción es poesía y la poesía se compone de palabras, se vocalizará bien, entendiendo el sentido de la letra y saber lo que se va a cantar; con ello aprenderán el tiempo y la interpretación. El tema de las canciones se relacionará con la vida y la sociedad, o sea, nacionales, históricas, humanas, populares, etc., desarrollando al mismo tiempo la cultura e imaginándose escenas.

Además de entender el texto, es necesario que el profesor acompañe con la batuta el tono o algún instrumento musical. Las canciones deben estudiarse alternadas, para no caer en la repetición y cuando canten piensen en lo que dicen. Pero es conveniente tener una buena y variada selección. Sin embargo, debe de ser diario, y para ello se pueden organizar, en conjunto, sesiones musicales, participando varias clases juntas, una sola o mitad y mitad, de manera que los niños de distintas edades puedan cantar las mismas

La interpretación mediante el movimiento es una manera interesante para entenderia, porque a la vez que escuchan, participan libremente según el sentimiento y carácter de cada uno, obteniendo autodisciplina y colaboración. Para ello el maestro debe dar una introducción sobre el tema y movimientos de interpretación, enseñándoles que los nievimientos serán espontáneos e inspirados en la música. Observará los movimientos de cada uno para seleccionar a aquéllos que tengan aptitudes; también puede aumentar o disminuir el número de ellos según la amplitud de la música, e incluso, en los pasajes de instrumentos solistas, que baile uno sólo. Se ha de evitar el cansancio y disponer de espacio suficiente para que puedan moverse con libertad.

Si la música es de carácter fuerte, inducirá al más tímido a moverse; en cambio saltará incansable aquél que sea inquieto y nervioso, con lo cual se puede conocer, psicológicamente al niño, de cara a la educación en general.

Para las niñas es más adecuado ponerles piezas suaves y melódicas, puesto que la mujer tiene el temperamento menos impetuoso que el hombre.

Las primeras experiencias musicales en los niños, son las más importantes, porque serán la base que les conducirá

a descubrir la naturaleza de la música.

La clase debe ser diaria y habrá canto, danza y ejecución para que, además de aprender, tenga fines de relajamiento, cambiar el ritmo de actividad, obtener cierta liberación emocional y desarrollar la personalidad, es decir, satisfacer las necesidades físicas y mentales de los niños. Pues al estar muchas horas sentados y con la mente en asignaturas intelectuales, la clase de música equilibra el día y posibilita la libertad de expresión, permitiendo un sano desarrollo de la mente y el cuerpo.

La música adecuada para el grado primario podría ser, por ejemplo, "Las cuatro estaciones" de Vivaldi, "La Flauta Mágica" de Mozart, el "nuevo Mundo" de "La Creación" de Haydn, etc., música que no fue compuesta para niños, precisamente, pero que son fáciles de entender y de gran

Hay que ayudar a los niños a desarrollar su capacidad creadora y la originalidad. Para ello se debe dejar que toquen los instrumentos individualmente, como, por ejemplo, los de percusión para que ellos mismos descubran el ritmo, los tonos, la expresión y poder descubrir combinaciones de melodías y ritmos.

A medida que los niños ascienden a cursos superiores, su sensibilidad es mayor ante la música, tienen más compe-

netración artística e independencia musical.

La independencia musical en el niño es importante, porque es la forma artística y no la mecánica guiada por el maestro, como en el grado primario. Para conocer esta independencia, observaremos si los niños cantan fuera de clase, si las pueden explicar a sus padres, si tocan distraídamente los instrumentos improvisando una armonía, etc. Entonces, la forma de enseñanza desde ahora es distinta. Se les muestra, por vez primera, el libro de música, que, naturalmente les parece "chino", palabras y signos raros mezclados entre sí. Se les debe hacer entender que es la expresión escrita de los sonidos y pensamientos de la música.La lectura debe aprenderse en relación con la música real y mediante los instrumentos. El niño deberá conocer los sonidos antes que los signos. Hacerles pensar qué melodías le pondría él a un verso, por ejemplo, según su contenido.

Cuando ya saben el nombre de las notas, y cantar solfeando, algunos, con mirar la posición de la nota en el pentagrama se imaginan ya el sonido sin decir el nombre que le corresponde, y esto se tiene que vigilar, pues, a la larga se pierde facilidad a la hora de componer o interpretar. Todo esto ha de ser con ayuda de instrumentos para que la mente y el oído puedan practicar. Después vendrán los ejercicios escritos y el aprendizaje de todos los demás símbolos, los valores de los tiempos, los tonos, símbolos de las notas, las claves, dictados de compases y sus valores, etc.

Por último está la enseñanza de la armonía, es decir, que combinarán los instrumentos con las voces, escuchándola antes para ejercitarla luego. Aprenderán, para esto, los acordes básicos y cantar a varias voces, así como desarrollar la

improvisación.

Aparte de todas estas formas de enseñanza, deben de darse conferencias sobre la música en su contexto. Es decir, conocer los músicos, su vida, su época; también relacionarla con la cultura total, que la expresión de cada obra musical está determinada por la cultura del país y su época. Pero esto lo han de buscar ellos mismos para no tener que memorizarlo todo y después olvidarlo. Pueden hacer, por ejemplo, un estudio cronológico de la vida de Wagner,cometando los hechos históricos, sociales, políticos, etc., durante su época.

Como conclusión, podemos decir que después de toda experiencia musical de los niños, observaremos que pueden expresar sus sentimientos sobre la música con un vocabulario expresivo y seguro, que tienen, además de conocimientos, opiniones propias, preguntando y discutiendo, y que se interesan por la música, mediante discos, libros, conciertos, radio, etc., y sobre todo, comprenden que las canciones populares o la composición nacen de experiencias humanas comunes.



### NOTA ECOLOGICA

EDUCACION ECOLOGICA

Pretendemos dar a la ecología un nuevo sentido. El grave problema que hoy se nos presenta a causa de la contaminación y polución de todo el ecosistema requiere una rápida solución positiva, esta solución jamás la dará el hombre materialista y absorbido por la sociedad consumo producción, ya que este hombre no comprende ni puede comprender la Naturaleza, para él la vida fuera de la ciudad tiene únicamente un valor a la hora de planear sus vacaciones, a lo más que llega es a ver la Naturaleza como algo exótico, necesita de ella únicamente para desahogar el continuo empacho de asfalto y velocidad que durante todo el año soporta. Imaginemos por un momento al típico hombrecillo de negocios, o a la característica ama de casa, perdidos entre montañas, sin más medios que la inteligencia para sobrevivir; se encontrarían completamente desamparados, acostumbrados a la calefacción, al agua caliente, a las comidas preparadas dispuestas para guisar fácilmente y comer, sin coche, sin teléfono,... Vemos que nuestro hombre moderno, con su cabeza llena de técnica y su enorme seguridad en sí mismo estaría completamente desvalido, tendría que empezar a "conocer" la Naturaleza para más tarde poder procurarse alimentos, resguardarse del frío y sobrevivir.

La única solución para salvar la vida de este planeta es, comenzando por el principio, volver a educar al hombre, conseguir que no se sienta extraño o tenga miedo al ver a según qué animales, incomprendidos y perseguidos por él para satisfacer su ocio; que aprenda a amar la vida sencilla del campo, conseguir que sepa comprender y sentir dentro de su espíritu la alegría de ser el rey de la creación y no la víctima del asfalto

El hombre es el único ser de la creación que no se preocupa en perfeccionarse en favor de las generaciones futuras, su única meta es conseguir dinero, ya que en el mundo que él ha creado el dinero es la máxima perfección, gracias a él le son permitidos todos los lujos y las comodidades e incluso los mejores médicos que le ayudarán a soportar sus taras y a curar o aliviar sus enfermedades.

Todo en la Naturaleza es una lucha terrible para sobrevivir, lucha contra los elementos, lucha contra los depredadores, lucha para conseguir el diario sustento, el salir airosos de ella significa perpetuar la especie, el hombre con su inteligencia puede adaptar a su antojo la vida, pero al estar dominado por el egoismo no sabe distinguir entre adaptar y destruir. Hasta tal punto ha olvidado, en su afán de lucro, el respeto a la vida, que las ciudades en nada se parecen



Inculquemos el amor a la Naturaleza a los niños. De ellos dependerá el equilibrio ecológico de nuestra Europa.

a los pequeños pueblecitos olvidados y ya sin vida a causa de la emigración a las grandes ciudades de las gentes que antaño nacían y morían en el mismo lugar y andaban pegadas a la tierra, había enormes raíces que unían al hombre a la tierra y los dos se conocían. ella le daba lo necesario para vivir y él le premiaba con su dedicación año tras año il cultivo, el hombre amaba a su tierra...

Hoy el hombre se angustia si por casualidad se ensucia de tierra sus ropas o manos, no puede apreciar el valor que tiene, pues no sabe lo que es; vive en el aire, colgado en una jaula con infinidad de vecinos pero a ninguno de ellos conoce.

Los niños temen a los animales o les gusta mirarlos en el parque, enjaulados, lejos de los lugares donde normalmente viven, pero desconocen lo que es jugar con ellos, encontrárselos en el campo, en las montañas, . . . por eso la reacción normal ante un animal es el miedo.

Es curioso que el ser más perfecto de la creación, que tiene sobre todos los demás seres creados una ventaja enorme ya que su inteligencia es mucho mayor que la del resto de los animales tenga miedo de una culebra, o llegue a temer acariciar a un caballo, siendo este animal domestico por excelencia. Romper los nidos, matar a cualquier arácnido inofensivo u otro insecto, sólo por el placer de poder hacerlo, sin ningún beneficio para la persona, abandonar a los perros cuando ya no nos gustan, matar a las crías de gatos, o simplemente decir que "le gustan los animales" una persona que va a cazar o a pescar, son actitudes típicamente degeneradas de un hombre robot, viejo e histérico y como consecuencia transmisor de esta decadencia a sus hijos.

Por todo lo anteriormente expuesto, antes de comenzar cualquier actividad encaminada a evitar la destrucción de la Naturaleza es indispensable cambiar a ese hombre "Masa" por una persona capaz de amar la hermosura de un paisaje, y preferir un bosque de abetos a un millón de pesetas, hasta que no consigamos esto, cualquier acción para salvar el medio ambiente será dejar un filón de oro dispuesto para que la voracidad egoísta de otros hombres masa lo exploten más tarde.

Maria José Jiménez



### por la feminidad contra el feminismo

FEMINISMO: MOVIMIENTO POLITICO

El feminismo no es algo que hayan inventado las mujeres "progres" de nuestro tiempo. El Feminismo es mucho más antiguo, del que ya encontramos ejemplos en los siglos XVI o XVII, como en Mary Astell (1668-1731) autora de un "Ensayo en defensa del sexo femenino" donde pide una mujer más instruída y digna.

Lo que ocurre es que el feminismo de aquel tiempo no

se parece en absoluto al del presente.

El Feminismo, en sus comienzos, fue un movimiento iniciado por hombres y mujeres, con el fin de reivindicar los derechos de la mujer principalmente en el campo cultural y social y en segundo lugar en el jurídico, económico y político. Es decir, que en principio, lo que más preocupaba a las feministas era la posibilidad de accerder a escuelas y universidades y conseguir una formación a todos los niveles con la que podrían integrarse mejor en la sociedad. Pero también les interesaba todo aquello que tendiese a conferirles una personalidad independiente del hombre, aunque, ni muchísimo menos antagónica, como en nuestros días

En el siglo pasado no existían los adelantos técnicos de que gozamos ahora y la mujer casada y con hijos se veía muy atada al ambiente familiar. Lo que ella pretendía era integrarse de algún modo en la vida social de su nación, pero sin necesidad de pelearse para ello con todas las personas del sexo opuesto. Es por ello que en principio su principal preocupación es educarse para tener una base sobre la que apoyarse y empezar a participar en los acontecimientos de su país.

Sin embargo, ese buen principio del Feminismo duró poco, pues la Politica se dió cuenta en seguida de todo el partido que podía sacar de este asunto y naturalmente, tomó parte inmediata en el problema. Su fin: enemistar a la mujer con el hombre para crear el caos. Y aunque primero esto apenas fue perceptible, esta meta ha ido ganando posiciones con el tiempo, hasta el punto de que podemos decir que en la actualidad prácticamente ha logrado el fin perseguido.

Pero veamos cómo se ha ido desarrollando:

Con la Revolución Francesa aparece un nombre importante dentro del Feminismo: Olympe de Gouges que en 1791 publica en Paris la "Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía" donde defiende ya la libertad de la mujer diciendo que el ejercicio de sus derechos naturales no tiene más límite que la tiranía que el hombre le opone perpetuamente. Naturalmente, esta idea choca con la opinión pública general que no está en absoluto preparada para un cambio tan radical (hoy en día sí que está ya preparada), y así, por ejemplo, un periódico de la época "Les Révolutions de Paris", escribe: "Una mujer no está bien, no está en su lugar más que en su familia o en su faena. De todo lo que pase fuera de su casa no debe saber más que lo que sus padres o su marido juzguen a propósito contarle".

El Feminismo va cayendo cada vez más vertiginosamente en manos de la Política de izquierdas y así aparecen nombres como el de Claire Demar, defensora de que la educación de los hijos corra a cargo del Estado o Flora Tristán

que recibe fuerte apoyo del Comunismo.

Por supuesto este auge político-feminista no crece con igual ímpetu en todos los países y mientras Francia cuenta ya con destacados líderes, Alemania, por ejemplo, se despreocupa por el momento de las reivindicaciones políticas y centra su esfuerzo en el desarrollo intelectual del individuo en busca de una humanidad más elevada.

Pero lo que sí podemos afirmar es que el tema interesa ya en todos los países y que nuevos nombres aparecen constantemente. Así, en Inglaterra tenemos a Mary Wollstonecraft, que en 1792 escribe una "Justificación de los derechos de la mujer" donde saca a discusión el tema de la igualdad de la mujer: "... Yo amo al hombre como a un semejante, pero su soberanía, real o usurpada, no me alcanza a no ser que haya un individuo determinado cuya inteligencia merezca mi admiración; pero aún en un caso así a lo que me someto es a la razón, no al hombre". El antagonismo, como podemos ver, existe y. En España, Escandinavia, Dinamarca, Holanda.... también van surgiendo brotes feministas.

Sin embargo, aunque hemos encontrado en Europa a las primeras precursoras feministas, el movimiento como tal se organiza en Estados Unidos en 1848, el 1 de julio, durante una convención celebrada en la Capilla Wesleyana de Seneca Falls, Estado de Nueva York, para estudiar "Las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer". La mujer americana, siempre en vanguardia, decide organizarse colectivamente para tratar de derribar las estructuras de la sociedad creadas por los hombres y reclamar igualdad de derechos civiles, políticos y sociales. La batalla ha comenzado oficialmente.

La prueba de que el Feminismo se identifica con el comunismo nos la proporcionan Marx y Engels, autores del "Manifiesto Comunista". Engels sostiene la tesis de que el sexo femenino ha estado relegado a un papel de inferioridad y que la mujer no se liberará hasta que desaparezca la familia. Defiende que la monogamia constituye la esclavización de un sexo por el otro y que, en la familia, el hombre representa a la burguesía y la mujer al proletariado. Se consigue que esta ideapenetre en la mente de las más exaltadas feministas que se convierten así en acérrimas ene-

migas del hombre "machista".

Las feministas proliferan en América. Se hacen famosos nombres como Lucrecia Mott, ferviente defensora de la liberación de los esclavos negros y la mujer (por lo visto tenemos algo en común), Elizabeth Cady Stanton, organizadora de la Convención de Seneca Falls), Susan B. Anthony, muy preocupada por la explotación económica de la mujer obrera y por conseguir el derecho de voto (se convierte en 1869 en dirigente de la Asociación Nacional para el Sufragio de las Mujeres), las hermanas Woodhull & Claflin, fundadoras de una revista femenina radical a la que ponen por título su propio nombre y que se dedica a temas como prostitución, enfermedades venéreas, aborto, sexualidad femenina, lo que en el momento (1870) causa un gran impacto (Esta revista fue el primer periódico americano que publica el Manifiesto Comunista).

En Europa, el Feminismo aparece como movimiento organizado en 1878, año en que se celebra en Paris un Congreso Feminista Internacional.

Pero sigue siendo América quien en 1888 funda el Consejo Internacional de Mujeres Feministas, compuesto por

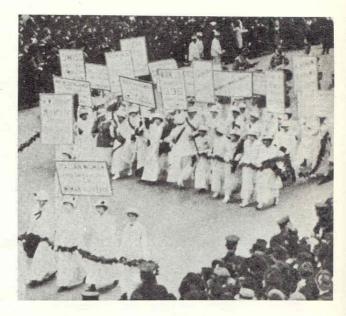

Aspecto de una multitudinaria manifestación feminista celebrada en New York, en 1915. En aquella época, el feminismo ya se había convertido en un movimiento que enfrentaba a mujeres contr hombres.

los Consejos Nacionales de cada país con autonomía y manera de actuar propias. Tienen que pasar, sin embargo, más de 10 años para que este Consejo se consolide efectivamente

Dos tendencias se manifiestan, sin embargo, en esta época en algunos países europeos, como en Francia o en Alemania, entagónicas entre sí: La marxista, radical defensora de que la emancipación de la mujer sólo puede hacerse bajo régimen marxista, con líderes como Rosa Luxembourg, Lili Braun, Anita Augspurg y Kate Schirmacher y la conservadora, defensora de la instrucción intelectual de la mujer con figuars como Helen Lange, Auguste Schmidt, Luise Otto Peters, Merie Stritt y Hedwig Heyl. Entre ambos grupos se producen enfrentamientos.

Poco a poco, los Consejos de todos los países se van adhiriendo al Consejo Internacional de Mujeres Feministas, los Congresos se suceden y el Comunismo va haciendo que las mujeres tomen como suyas las ideas que él propugna. Pongamos por ejemplo el III Congreso Internacional Quinquenal celebrado en Berlin en 1904 en donde la delegada francesa pide que no se hable más de razas y defiende el

La lucha se centra ahora en que la mujer consiga el voto como el hombre lo tiene, lo que produce situaciones conflictivas como en el Parlamento de Londres donde, en más de una ocasión se debe evacuar la tribuna de las mujeres por los escándalos ocasionados. En Europa, el primer país que lo consigue es Finlandia y le siguen después Dinamarca, Inglaterra y Alemania. España lo concede en 1931. El último país que lo otorga es Suiza en 1971.

También en Asia en los años 20, brotan sentimientos feministas promovidos por la revolución bolchevique rusa, sobre todo en China donde se pide el amor libre, la participación del sexo femenino en la política, la abolición de

la tradición...

Triunfa la doctrina comunista que, por ejemplo en 1925 proclamaba en el periódico "L'Humanité" de Paris:

"La familia es una invención burguesa, ideada por el cristianismo y hay que abolirla. Es preciso ahogar en la mujer el sentimiento instintivo y egoísta del amor materno; hay que emanciparla de toda religión, porque la religión la hace resignada y lo que nosotros necesitamos son mujeres rebeldes. En la ciudad comunista no se ha de permitir a la mujer ocuparse de los quehaceres domésticos"

La doctrina feminista se va reduciendo a la elevación del sexo desde un punto de vista materialista. Los movimientos feministas se van politizando ya totalmente de izquierdas (el ejemplo lo tenemos en una de sus más preclaras representantes: Simone de Beauvoir) y luchan por la ideología de estos partidos más que por defender unos derechos de la mujer. Lo que hubo de noble en este movimiento desaparece y sólo persigue la destrucción de todos los valores tradicionales sin ofrecer en contrapartida algo mejor.



Dos símbolos distintos, dos estilos diferentes. Dos ideologías contrapuestas.

El desparpajo y la caradura presiden además en la actualidad las actividades feministas. Y esto no es una afirmación gratuíta sino que es algo que yo misma he vivido personalmente. A principios de 1977, el Frente Femenino de CEDADE organizó el I Congreso de Jóvenes Nacional Revolucionarias, abiertamente anti-feminista, y que tuvo lugar en el mes de marzo en Barcelona. Algunas de las ponentes fuimos citadas en Radio Nacional de España en Barcelona donde se nos enfrentó ante el micrófono a un par de feministas. Una de ellas, Anna Mercadé, que se mueve bastante en el mundillo feminista de Barcelona, aseguró tajantemente que el Feminismo no tenía nada que ver con la política. Mi sorpresa fue enorme cuando al leer el número 4 de la revista "Opción", correspondiente a marzo de 1977, me encuentro una entrevista realizada por la citada Anna Mercadé a las dirigentes de la Asociación Democrática de la Mujer de Madrid, Sacramento Martí y Merche Soriano, dentro de un artículo titulado: "TODA LUCHA FEMINISTA ES POLITICA". En esta entrevista Anna Mercadé pregunta: "¿Qué relaciones creeis que existen entre feminismo y política?" y la respuesta de Merche Soriano: "No puede concebirse el feminismo al margen de la situación política concreta y sólo es auténticamente feminista aquella lucha que tiene una incidencia real en la vida política del país", y más tarde: "Por esto, nosotros, ante las elecciones, pensamos proponer un mínimo programa feminista que, unitariamente con las diferentes organizaciones feministas, propondremos que sea asumido por un Bloque de Izquierdas, pues esta es la única manera de que triunfe la democracia y, por tanto, sea garantizado nuestro programa".

No queremos terminar este artículo sin citar unas palabras de Gertrud Scholtz-Klink, Dirigente Femenina de la Alemania Nacional Socialista, en un discurso pronunciado en Nurembreg en 1935, y con el que nos sentimos totalmente identificadas:

"... No se trata tan sólo de igualdad de derechos, por el mero hecho de desearlos, sino del reconocimiento de la igualdad de calidad del trabajo realizado por la mujer respecto al del hombre, en todos aquellos trabajos para los cuales la mujer se halle capacitada y en los cuales el desempeñarlos reporte un gran bien a toda la comunidad. De este nuestro incondicional enlace con el destino común de la Nación se derivan el resto de los caminos. Queremos ser un cuerpo al servicio de nuestro pueblo y el derecho asistirá a nuestra organización hasta que nos sea posible conseguir que las fuerzas de la mujer desemboquen en ella como un regalo real a nuestro pueblo.

Allá donde se nos necesita, allá estamos. Allá donde hayan de tomarse nuevas decisiones, allá estaremos para colaborar por nuestra parte en el servicio al pueblo".

María Infiesta



Cedade organiza su segundo Concurso para trabajos sobre ideologia o temas nacionalrevolucionarios.

### Condiciones:

-Plazo de presentación, antes del 1 de Enero de 1.979 -Optantes: Cualquier camarada o grupo de dos camaradas, menores de 25 años.

- los trabajos se entregaran mecanografiados a doble espacio, con una longitud mínima de 15 folios.

- Ios trabajos deberan ser sobre temas concretos que en alguna forma fomenten el mejor conocimiento de la doctrina nacionalrevolucionaria, en cualquiera de sus facetas.

### Resultados:

Un jurado de tres miembros de Cedadedecidiran los crabajos premiados, dando los resultados antes del 15 de Febrero del 79.

### Premios:

Para los trabajos seleccionados en primer y segundo lugar habran dos lotes a elegir:

- Colección de todas las cassettes disponibles en Cedade ( cerca de 100 cassettes) con marchas y discursos, ademas de un busto de Hitler.

- El lote completo de libros de Editorial Milicia, Orden Nuevo, Mi Lucha, Occidente y Bausp, entre los que se encuentran libros totalmente agotados ya. El trabajo premiado en primer lugar será editado por

Cedade.



narias europeas, junto a nuestro Frente Femenino.

Mujeres europeas bajo un mismo ideal. Luchamos por una Nueva Europa unida.

### EL OCCIO DE URC VIDO

FEDERICO CHOPIN

Polonia, tierra de grandes guerreros, de varoniles hombres, de bellas mujeres, de fascinantes paisajes y de rancia tradición, fue la cuna de uno de los más grandes compositores románticos: Federico Cho-

Nació en Zelazowa-wola el año 1810. Hijo de una familia acomodada pasó su infancia rodeado del calor del hogar. Era el tercero de los cuatro hijos del matrimonio Chopin, Isabel, la hermana mayor, Luisa que era la más próxima a su edad y la que cerró los ojos del compositor en Paris, a su muerte; Emilia la menor, que murió de tuberculosis, al igual que su padre y él, a edad muy temprana.

Chopin era un muchacho enfermizo y delicado, lo que hizo que toda su familia se concentrara en su salud.

Desde muy temprana edad fue animado para que se dedicara a sus estudios de música, y a los 9 años tenía como profesor a Zywna, un apasionado discípulo de J.S. Bach; más tarde con la ayuda de su protector y amigo de la familia, al Principe Antonio Radziwill entró en uno de los primeros colegios de Varsovia.

Su talento y la pasión con la que interpretaba hicieron de él un magnifico pianista, al que toda la alta sociedad polaca invitaba para tocar en sus salones.

Una vez terminados sus estudios en el colegio. Chopin comenzó los de armonía con el profesorJoseph Elsner, que le enseñó a ser exigente consigo mismo y a compaginar la paciencia con el trabajo para conseguir un buen resultado.

En 1830, tras finalizar brillantemente su carrera, emprendió una pequeña gira por Austria, pero el 29 de Noviembre estalló la Revolución Polaca.

Tras algunos conciertos en los que no fue muy bien acogido, decidió viajar a Londres, pasando por Paris. En su pasaporte hizo ponerse "de paso por Paris", sin ni siquiera suponer que acabaría su vida en esa ciudad.

Chopin confesó que, al principio no le gustaba aquella vorágine constante, le parecía de un nivel vulgarísimo. Echaba de menos el señorío y la espiritualidad de la capital de su patria.

Pero su presentación, a la que acudieron los mejores artistas de la época que residían en Paris -Bellini, Mendelssohn, Karlbrenner, Beriot y la familia Pleyel, fabricantes de pianos- fué tan exitosa,

de tal alcance que a partir de ese día, se le sucedieron los conciertos y los alum-nos con ganas de aprender todos los encantos del piano a través de las manos del "genio".

Era demasiado trabajo para su delicada salud y la enfermedad le acosaba, teniendo que espaciar cada vez más sus apariciones en público.

En una de esas periódicas reuniones, conoció a una mujer célebre por sus letras, que firmaba con el seudónimo masculino de George Sand, siendo el nombre verdadero Lucrezia Floriani. Tras ser presentados, quedaron que Chopin tocaría para sus amistades en el suntuoso salón de una magnífica villa que ella poseía en las cercanías de Paris,

A partir de esa noche, George Sand se dedicó al cuidado del compositor y como fuera que los médicos de Chopin le habían recomendado que descansara una temporada en algún lugar del Sur de Europa, surgió el conocido episodio de Mallorca. Allí compuso la mayoría de sus conocidos Preludios.

dió el regreso a Paris. De regreso a la capital francesa, las relaciones amistosas de George Sand y Chopin empeoraban por horas y los días obligaron a la separación de las dos vidas.

Una vez en Paris, reanudó sus actividades musicales, empeorando su salud cada vez más. El moverse se le hizo cada vez más penoso. De 1846 a 1847 casi ya no anduvo y desde entonces solo vivió a fuerza de cuidados y precauciones.

En el invierno de 1847-48 no fue más que una continua lucha por sobrevivir; pero el compositor resolvió realizar, en primavera, su antiguo proyecto de ir a Londres. Allí tocó dos veces en público y varias veces en veladas particulares, pero su estado iba empeorando. En los salones Sutherland fue presentado a la reina y esto aumentó las solicitudes para que actuase.

Al fin partió para Edinburgo, cuyo clima le fue fatal. Fue luego a Escocia, pero cada vez iba peor su enfermedad y le sugirieron que regresara a Paris.

Desde el invierno de 1848, ya en el corazón de sus amigos, sólo cabía esperar el fatal desenlace. La enfermedad tocaba a su término; los sufrimientos eran cada vez más vivos, las crisis se multiplicaban y cada vez se acercaba más la última.



Federico Chopin, por Georges Sand (1877).

El 17 de octubre de 1849, cerca de las dos, y tras haber sido asistido por un sacerdote polaco, Jelowki pidió que le acercaran el piano y rogó a una cantante amiga, la condesa Delfina Potocka, que cantara una plegaria a la Virgen de Stradella; las lágrimas corrían por el rostro de la condesa, nunca una voz pudo alcanzar expresión tan patética.

Y mientras las notas de la plegaria sobrecogían los corazones de los amigos y hermana de Chopin, el compositor cerró los ojos para siempre, en silencio, dulce y dolorosamente, envuelto por notas de canto y piano. Y así, con el amor de sus compatriotas, el de la hermana más querida y rodeado de la melodía de su instrumento moría Federico Chopin, al que justamente se ha llamado "poeta del piano".

Al día siguiente, se celebraron solem-Pero su salud no mejoraba, y empren- nísimos funerales en la Iglesia de la Magdalena. Se cantó, a petición del mismo Chopin el "Requiem" de Mozart y una orquesta durante la conducción del cadaver a la iglesia, ejecutó la Marcha Fúnebre del gran artista que acababa de morir, instrumentada al efecto por M. Re-

En la música había un recuerdo misterioso de la patria, que el compositor había llevado siempre en su corazón y que esta vez acompañaba a Chopin a su última morada.

Durante el ofertorio se ejecutaron al órgano los Preludios en si y en mi menor

Algo en el ambiente llenaba de gozo ¿Tal vez era que Chopin podría volver a su patria por medio de su música pues en cada notà iba parte de su persona?

Los restos de Chopin descansan en Père Lachaise, entre su amigo y compañero en el arte de componer, Bellini, y al admirado Cherubini.

En la tumba del compositor aún hoy, todos los días son depositadas flores frescas, en su memoria.

Y de cierto son el homenaje mejor para un alma sensible como la del compositor romántico Chopin.

Montserrat Gimeno.





### ¡SE EL HACHA DE COMBATE DE DIOS!

El hombre blanco debe ayudar también activamente. Los cristianos de raza blanca siguen pensando que vamos a ganar; así está profetizado. Pero, ¿se han parado a pensar cómo van a ganar? ¿Por qué iba Dios a agitar su varita mágica por un pueblo tan vicioso y estúpidamente ignorante como para cometer verdadero suicidio racial? Dios ayuda, sin embargo, cuando utiliza a su pueblo como instrumento, como su hacha de combate. ¿Qué clase de gente somos que nos sentamos a esperar que alguien lleve a cabo por nosotros una fácil solución o a imaginarnos que esto debe ser así y, por lo tanto, yo no debo hacer nada significativo? Si uno mira a su alrededor puede ver que, a menos que se haga algo, algo diferente de lo que actualmente se hace, no podemos verdaderamente ganar la batalla. Podemos estar destinados a ganar, pero si el hombre blanco continúa tal como hasta ahora, la pura y simple razón demuestra el terrible hecho de que podemos perder. Ahora, una vez hayamos comprendido todo esto con miedo y horror, debemos determinarnos y exclamar: "Está escrito que será así, y yo colaboraré con mi esfuerzo, impulsado por la inspiración divina, a contemplar la realización de este destino. Orgulloso de mi raza, cuyo ardor siento en mi interior, cambiaré mi capa por una espada y me convertiré en el hacha de combate de Cristo". Nadie sabe con seguridad cuándo volverá Cristo y no podemos depender de una cosa así durante nuestra vida. Qué somos, criaturas de pecho que imploramos a nuestro Padre para que nos rescate sin hacer nosotros el más mínimo esfuerzo por nuestra parte? ¿Todavía no estamos maduros? ¿No podemos verdadera-mente "ocuparnos" de luchar y llevar a cabo acciones nosotros mismos? ¿No veis cómo Cristo ya nos ayuda y cómo hace esto a través del hombre? ¿No nos ha enviado dirigentes que destacaron de entre las masas, de entre el pueblo, con orígenes aparentemente insignificantes, que surgieron para conducir a la raza blanca a gloriosas realizaciones y a dejarnos brillantes ejemplos? ¿Para qué creeis que Dios nos envía dirigentes sino para que nos ayudemos a nosotros mismos a hacer las cosas que deben hacerse? Debemos convertirnos en adultos. No podemos sentarnos y esperar que papá lo haga todo por nosotros.

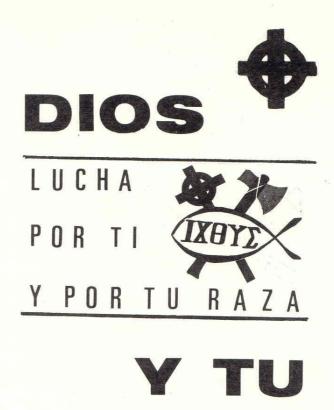

Dios debe apreciar honorablemente a su pueblo.

Dejemos que pueda exclamar: "Si, son mi pueblo, se han hecho maduros, se han inspirado en mí y han seguido a los dirigentes que en su día les envié y han llegado a dirigirse ellos mismos; han luchado por mí, por mi pueblo, por sus hermanos y hermanas blancos, contra el enemigo. Han puesto en peligro sus vidas y muchos han sucumbido para limpiar la tierra de la bestia satánica que amenazaba con devorarles. Han comprendido que las religiones, los pueblos y las naciones han sobrevivido y se han propagado a través de la historia, gracias al uso de la fuerza armada. La raza Aria sólo ha podido sobrevivir gracias a ello. También han comprendido que las religiones, los pueblos y las naciones han recibido una derrota y sido aniquilados a causa de una utilización inferior de la fuerza. Han sido chicos buenos y creyentes al escoger la acción positiva para ayudar a su pueblo y aceptando el honor y el privilegio de luchar por la gloria de Dios, la Luz Eterna.

Hombre blanco, has llegado a un cruce en el camino; es tarde y debes escoger de prisa tu trayectoria. Tu decisión puede perfectamente ser una de las más importantes de tu vida y para la continuación de la civilización blanca, Hombre blanco ¿qué sendero vas a seguir? Con un camino puedes escoger servir, arriesgándolo todo, pero todavía puedes vivir para ver el regreso de Cristo. Nos encontraremos entonces entre los servidores verdaderos y fieles que salvaguardaron y defendieron la propiedad del Amo mientras estaba fuera. La alegría y el éxtasis espiritual de servir a nuestro Padre serán incomparables y nuestra recompensa quedará asegurada, pues encontraremos favor a los ojos del Señor.. A lo largo de este camino puede ocurrir que tengamos que entregar nuestra vida terrenal mientras luchamos contra la bestia en esta crucial batalla de épocas. No hay duda de que quedará escrito para siempre que nuestra muerte fué heroica y constituyó nuestra contribución a la preservación de la raza blanca. Para el que se esfuerza por Cristo, no existe ninguna muerte y la recompensa será enorme. ¡Pero aquéllos que se sienten demasiado cobardes para ayudar, encontrarán un lugar en el fuego eterno!

El otro camino es aquel en el que nos sentamos y no hacemos nada significativo mientras por doquier a nuestro alrededor la bestia devora la raza blanca. Mientras espera-

mos ayuda, olvidamos que nosotros y también nuestros hijos podemos ser aplastados por los mortales tentáculos de la bestia, ¡Cuánto mejor haber tomado parte activa y la oportunidad de luchar y hacer sangrar a la bestia sirviendo de esta manera al Señor y si se tiene que morir, sufrir una muerte honrosa en vez de una vergonzosa! A lo largo de este camino de no hacer nada significativo por la raza blanca y su cultura existe todavía la posibilidad de vivir lo suficiente como para ver el regreso de Cristo; pero siempre estaremos obsesionados por el hecho angustioso de que todo el sufrimiento y la sangre de nuestros camaradas muertos estarán también en nuestras manos. Por cuanto cuando estuvo en nuestra mano evitarlo, estuvimos presentes sin intervenir, mientras la raza blanca sangraba y se enfrentaba al aniquilamiento. Fuimos cobardes y buscamos únicamente nuestro propio placer y, sin embrago, ¿qué placer obtuvimos mientras todo lo más querido para nosotros era estropeado, pervertido, y detruído ante nuestros propios ojos? Entonces permaneceremos en pie ante nuestro Dios y Padre, no vestidos con ropa blanca y pura sino con sucios andrajos, no con el corazón puro sino con nuestras manos manchadas, con la sangre de nuestros camaradas blancos, pues somos, mediante la inacción, cómplices de su muerte. Oh Señor, ¿podemos mirarte a la cara? ¿Hemos respondido por nuestros hermanos? ¡Nuestra aflicción y culpa son insoportables!

Si, hemos llegado definitivamente a una división del camino y la senda que escojamos será a nuestra propia elección. ¿Cuál será, hombre blanco, cuál?

De acuerdo, amigo, Cristiano blanco. Espera, haz lo que creas necesario. Pero llena estos momentos de espera

con una acción determinada y significativa como Cristo querría que hicieses, y en tanto El llega, actúa como servidor e instrumento suyo. ¡Sé su hacha de combate! No exclames: "Sírveme Señor", sino:

¡Señor, yo te sirvo! Te amo y porque te amo te serviré hoy y siempre. Me dedicaré de forma que cada instante se vea lleno de una acción significativa positiva y siempre pensaré y actuaré de forma que tienda a salvar y preservar mi raza y mi cultura. Mientras viva no permaneceré presente sin hacer nada, observando cómo mi pueblo sufre y muere innecesariamente. ¡Mi propio corazón latirá al ritmo de las palabras Amor y Servicio a la raza blanca, Amor y Servicio! Si regresas mientras estoy vivo, encontrarás que soy efectivamente tu servidor, que actúo como instrumento tuyo para aliviar el sufrimiento de mi pueblo y trabajando en el aniquilamiento de la oscuridad para siempre. Ven cuando quieras, Señor, pero hasta entonces este servidor que te adora estará "ocupándose" y haciendo tu trabajo, luchando en esta trascendental guerra de épocas por la supervivencia,

¡El milagro se producirá cuando el hombre blanco, tan vicioso, ignorante y pequeño en número se levante y marche unido a luchar como el hacha de combate de Dios y látigo de guerra hasta aplastar completamente a la serpiente!

Hombre blanco, ¿no anhelas convertirte en el hacha de combate de Dios, salvarte a tí mismo y a tus hijos? ¡Mejor empezar hoy o tu oportunidad puede que no se presente nunca!

Janet Douglas
Pretoria

(Africa del Sur)

### CONSTITUCION: ABSTENCION A LA DEMOCRACIA

Con ocasión de las nuevas votaciones que tendrán lugar para la legalización definitiva de la nueva constitución española, queremos dar a conocer y aclarar el porqué de nuestra ABSTENCION.

En principio, si aceptaramos el mismo hecho de estas votaciones, nuestra postura debiera ser la de "no" a la constitución. Los motivos son de peso aplastante. No podemos aceptar una constitución que despenaliza la prostitución, el homosexualismo, protege a vagos, ladrones, o asesinos, abole la pena de muerte, institucionaliza la huelga -un común chantaje en cualquier legislación - como medio de lucha entre obreros y patronos, ciudadanos ambos trabajadores, pero que autoriza los libres movimientos de la banca y la Alta Finanza Internacional, verdaderos responsables de los problemas sociales; no aceptamos una constitución que persigue la libre utilización de uniformidad y pretende que todos los españoles somos iguales, es decir que una persona noble será considerada igual a otra vil y que el voto de un trabajador honrado contará lo mismo que el de un violador o asesino que deambule libremente de bar en bar, o que el voto de una persona que se haya leido concienzudamente la constitución, la ha estudiado y averiguado sus pros y contras, será equiparado al del borracho que recien salido de la taberna hará cola ante la misma urna; o lo que es lo mismo, una constitución que considerará que la opinión de un Beethoven, Gracian, Goethe o Miguel Angel no valdrá más que la de Al Capone, el Lute o cualquiera de los miles de "iguales" a todos nosotros, que la democracia ha nivelado y equiparado con los ciudadanos trabajadores. Pero sobre todo, no aceptamos una constitución que obliga a ser demócrata -eso sí, muy democráticamente- (Art. 6 y Art. 52) a todos y cada uno de los hombres, partidos e ideologías. No aceptamos una constitución que se inmiscuye en el funcionamiento interno, libre y aceptado por todos sus miembros de cualquier organización que no esté organizada bajo principios democráticos (Art. 6). No aceptamos, pues, la tiranía de la democracia, que obliga a ser demócrata incluso a quien no lo desea, por los medios más antidemocráticos, que cualquier sistema antidemocrático concibió jamás contra la democracia.

Pero sin embargo, nos ABSTENEMOS en esta constitución, pues lo que no queremos es dar nuestro apoyo a cualquiera de las organizaciones que dirán si o no en esta constitución, pues la democracia, la constitución, las burdas papeletas y votaciones, no nos interesan en lo más mínimo. Sabemos positivamente que la constitución será o no aceptada, si los grandes partidos así lo desean, sabemos que sólo hace falta que la banca y la alta finanza diga sí a la constitución para que una propaganda masiva sin parangon convenza a la persona más anticonstitucional, de que ésta es la más bella constitución de la historia, y que lo que se nos ofrece es la panacea universal. Nos ABSTENEMOS, pues, de ser marionetas en manos de los dirigentes del mundo, porque sabemos, que mientras rojos y azules, verdes y amarillos se pelean y engañan para obtener su "sí" o su "no", existe una organización que a nivel mundial sonrie sardónicamente ante tan divertido espectáculo. Nos abstenemos de esta y otras constituciones; dar nuestro si o no a esta constitución sería darselo a otra venidera de cualquiera de los partidos políticos. Tomando ejemplo del Sionismo que, mientras los medios políticos se vuelcan y queman sus energías en un aspecto vanal de la verdadera política internacional; nosotros, como ellos, nos preocuparemos de que nuestra idea, nuestra concepción del mundo, pueda crecer y penetrar entre los hombres de nuestra cultura. Nuestra indiferencia más absoluta, pues para la constitución.

SECRETARIA NACIONAL

### colaboraciones:



### FRANCIA POR EUROPA

### LA LEGION DE VOLUNTARIOS FRANCESES

Cuando Hitler decide atacar a Rusia, los principales partidos colaboracionistas empezaron a formar grupos de voluntarios para luchar contra el comunismo en la "Cruzada contra el bolchevismo" formando en las Waffen SS como Noruegos, Daneses, Belgas, Ingleses, Holandeses o en el Ejército Regular como rumanos, búlgaros, españoles, (División Azul) y franceses (Legion des Volontaires Françaises).

La L.V.F. se creó por acuerdo de los dirigentes de los partidos colaboracionistas más importantes de la Zona ocupada como Doriot (Parti Populaire Français), Deloncle y Déat (Rassemblement National Populaire), Constantini (Ligue Française), Clementi (National Collectivisme), Jean Boissel (Frant Français) y Paul Chack (historiador naval). En la Zona Libre se encargaba de la propaganda y alistamiento Simeon Sabiani, del PPF de Doriot, teniendo su central en Marsella.

Déat solicitó al Mariscal Pétain concediese su autorización a la formación de la Legión, a lo que accedió ya que el Gobierno de Vichy había roto sus relaciones con Moscú el 1 de julio , concediendo un viejo cuartel de Versalles para su organización.

Las autoridades militares alemanas también dieron su visto bueno por medio del embajador alemán en Paris Otto Abetz, con la condición de que sus miembros no pasasen de 15000, cifra que no se llegó a alcanzar ya que en la L.V.F. formaron durante toda la guerra 13400 voluntarios, de los cuales 4600 fueron declarados inútiles por la ¡dentadura! y 3000 por no tener un historial personal demasiado claro.

El primer contingente de voluntarios, 250 oficiales y 803 soldados, partió de Versalles en la madrugada del 5 de Septiembre de 1941 con destino al campo de Instrucción de Debica (Polonia), donde se les unió el segundo contingente con 127 oficiales y 769 soldados, entre los que se encontraba Doriot, el cual ostentaba el grado de Sargento Mayor que había alcanzado en la campaña de 1939-40. Durante su permanencia en el frente, el P.P.F. fue dirigido por un comité de nueve hombres entre los que se hallaban Simeon Sabiani, Jean Fosati, Maurice Yvan Sicard y Victor Barthélemy.

Cuando a principios de octubre se incorporaron nuevos contingentes, la Legión quedó dividida en dos batallones con 181 oficiales y 2271 soldados, quedando registrada como Regimiento Wermacht número 638 (638 Régiment renforcé d'infanterie française).

Su primer jefe fué el Coronel Roger Labonne, 60 años, un soldado de oficina, que se había distinguido como historiador de guerra, pero en el terreno de la acción no tenía un historial brillante, el cual se pasó toda la campaña de 1941-42 recordando las grandes hazañas de la Gran Armée de Napoleón, mientras sus tropas se desangraban en el frente. En marzo de 1942 fue destituído del mando.



Cartel de reclutamiento de la Legión de Voluntarios Franceses, aparecido en 1943.

Durante el mes de octubre, la L.V.F. fué instruída y preparada por asesores alemanes y a mediados de noviembre fueron incorporados al frente los dos batallones, encuadrados en la División de infantería AlemanaVIII, luchando en la zona de Moscú, al lado del Séptimo Regimiento Bávaro, en el que combatió Hitler en la Primera Guerra Mundial. El frente se hallaba parado por los rigores del invierno. El Segundo ejército de Guderian se hallaba completamente parado por la falta de materiales para los pocos carros que le quedaban, mientras que la tropa no tenía una ropa de abrigo adecuada para el frío ruso.

Para permitir que el Segundo y Noveno ejércitos blindados cerrasen sus tenazas tendidas al Norte y Sur de Moscú, el Cuarto Ejército de von Bock lanzó el 1 de Diciembre un ataque para atraerse el mayor número posible de fuerzas rusas, participando en dicho combate la L.V.F., la cual luchó en el sector de Djukovo flanqueada por los regimientos de Infantería alemanes 19 y 61, sufriendo la pérdida de la

mitad de sus efectivos, así como de material por culpa del frío y las acciones del enemigo, siendo retirada del frente

el 7 de Diciembre para su reorganización.

A principios de 1942 y con la llegada de nuevos contingentes voluntarios, la L.V.F., es destinada a la lucha contra las bandas de partisanos que infestaban el sector central de la retaguardia de la Wermacht, la cual había adquirido gran importancia y una dureza que a veces superaba la lucha del frente. el Tercer Batallón quedó agregado a la 221 División de Seguridad y el Primero (el Segundo había sido destrozado en 1941) a la 186 División de Seguridad con el objetivo de limpiar la zona del sector central de Smolenko.

El Tercer Datallon al mando del Mayor Demessine (en el cual servía Doriot como oficial de enlace), participó en junio de 1942 en una operación de limpieza en el río Volots de partisanos, pero debido a la indisciplina y al atacar sin ninguna precaución se adentraron en las líneas enemigas siendo cercados y sufriendo bastantes bajas, teniendo que romper el cerco en ataques a la bayoneta. Pese a que la operación fué un fracaso, el Alto Mando Alemán reconció el valor desplegado por los voluntarios durante el ataque. Desde junio de 1942 a junio de 1943, el Tercer Batallón participó en las operaciones Vierech y Eule recorriendo a pie 600 kilómetros sin encontrar ninguna resistencia por parte de los partisanos, después se encargó de la vigilancia de un tramo de la vía del ferrocarril de Unescha a Orcha durante dos meses, participando más tarde en la limpieza del bosque de Mamajevka de bases partisanas, donde sufrió graves bajas, y, finalmente en la fortificación del frente del Desna de donde fue retirada a Orcha, donde se unió con el Primer Batallón que había actuado al norte de Smolenko, el cual no había tenido mucha suerte contra los partisanos ya que participó en una sóla operación llamada Lago donde perdió la mitad de sus efectivos y tuvo que ceder terreno, y con el Segundo, que había sido organizado por nuevos contingentes de voluntarios debido a las dificultades que reinaban en el interior del país, formando de nuevo un regimiento y actuando en conjunto con la 186 División de Seguridad Alemana, quedando dicho regimiento bajo el mando unificado del Coronel Edgard Puaud, antiguo oficial de la Legión Extranjera, que había pasado la mitad de su carrera haciendo la guerra en Africa.

A principios de 1944, el Alto Mando Alemán había preparado una operación contra los partisanos, a la que dieron elnombre en clave de "morocco", en honor del coronel Puaud, en la que participaron tropas alenanas y los tres batallones, obteniendo un gran éxito, ya que de las 6000 guerrillas existentes en el bosque de Somry, fueron eliminadas 1118 y 1345 fueron hechas prisioneras. El 27 de febrero el comunicado oficial del O.K.W. informaba: "En las regiones de la retaguardia del sector central, las tropas de seguridad que operan junto a la Legión de Voluntarios Franceses, han dispersado fuertes bandas bolcheviques y les han causado pérdidas sangrientas y capturado un importante botín. 43 campamentos de partisanos, con más de 1000 blancos y bases de aprovisionamiento han sido destruídos".

Con el comienzo de la ofensiva rusa de verano, 22 de junio de 1944, una parte de la L.V.F. fué devuelta al frente, mientras que la otra parte seguía luchando contra las guerrillas. En el frente central la situación era desastrosa, ya que los rusos lanzaban al ataque 196 divisiones, 45 de ellas blindadas, frente a unas tropas cansadas y con un materia desgastado, luchando en una proporción de 1 a 10 en soldados y de 1 a 20 en blindados. La L.V.F. fue convertida en un Kamfgruppe (Grupo de combate) compuesto por el Primer Batallón completo, dos compañías del Tercer Batallón con una sección anticarros apoyados por algunas secciones alemanas, que al mando del comandante Bridoux hijo del Ministro de la guerra del gobierno de Vichy, tomó parte en los combates del río Borbr, protegiendo la retirada de las últimas fuerzas alemanas hacia Borisovv, logrando resistir durante una semana los ataques soviéticos, destruyendo 40 carros de combate y causando gran número de bajas, mientras que por parte de los franceses sólo hubo 40 muertos. Esta era sin duda la batalla más eficaz y menos costosa en la que había tomado parte la L.V.F. El comunicado soviético decía: "A orillas del río Borbr, unidas blin-



Voluntarios franceses de la L.V.F. rumbo al Frente del Este. Es toda una juventud europea que por primera vez lucha unida. Más tarde los franceses de la Div. SS "Charlemagne" seran los últimos en Berlín.



dadas pertenecientes al Segundo Frente de la Rusiablanca, han chocado con la resistencia encarnizada de dos divisiones francesas". Un cumplido para un grupo de hombres que no llegaba al batallón.

El 30 de junio y con la ruptura del frente, la L.V.F. tuvo que retroceder hacia Polonia, cruzando el río Beresina por donde lo había hecho en 1812 la Grande Armée de Napoleón, despertando la nostalgia de los legionarios. Durante el mes de agosto, la L.V.F., estuvo desperdigada por el frente, reuniéndose en Greifenberg donde el 1 de Septiemnbre, después de casi 3 años de lucha en el frente del Este, el gobierno de Vichy decidió retirar la L.V.F. del frente y proceder a su disolución, aunque autorizando a que todo aquel que quisiera se alistara en la Waffen SS francesa existente desde principios de 1944 como "Regimiento de Granaderos Voluntarios de las SS francesas", pasando a ser más tarde la "Divisón de Granaderos SS Carlomagno".

Durante su lucha en el frente, la L.V.F. vistió el uniforme alemán, con un escudo en el hombro derecho tricolor y y la palabra France arriba. Cuando estaban de permiso en Francia, los legionarios vestían el uniforme del ejército francés, con el escudo de la Legión en el bolsillo del pecho derecho. Su emblema fue un escudo rojo sobre el cual iba un águila napoleónica amarilla de cuya parte inferior emanan unos rayos. Sobre el pecho del águila había un escudo tricolor y la palabra France arriba. Su marcha de desfile

era la de la Guardia Consular.

Angel Parrilla.

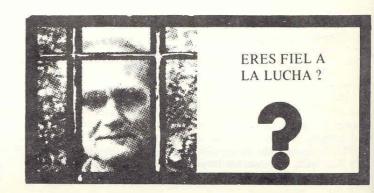

VOZ SIN

**MORDAZA** 

presenta

LAS
'DELICIAS' DE
LA CAZA

HOLA ME LLAMO ISAAK MAR-KUS JEPPENHAUSEN VON ZIE-LENZIGER Y HE VENIDO DE MI SINAGOGA DE JOHANNESBURGO PARA CAZAR, NECESITO SUS SERVICIOS...





MONGO, SI LO DESEAS PUEDES LLAMARME SO-LO BARON VON ZIELENZIGER...

iAH!, VALE ... SEÑO,











BIEN ... SIGAMOS.

Y VOSOTROS

NO OS ALZAIS

CONTRA EL OPRESOR BLANCO QUE
BLA...,BLA...?















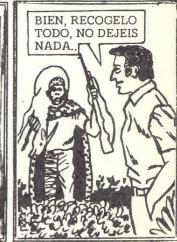











DURANTE EL PASADO AÑO SE ABATIERON EN ESPAÑA, Y SIMPLEMENTE CON UN FIN "DEPORTIVO" ENTRE 14.000 Y 15.000 PIE-ZAS.

YA ES HORA DE QUE ALGUIEN SE QUEJE DE ESTE GENOCIDIO.

### NOVIEDAIDIES

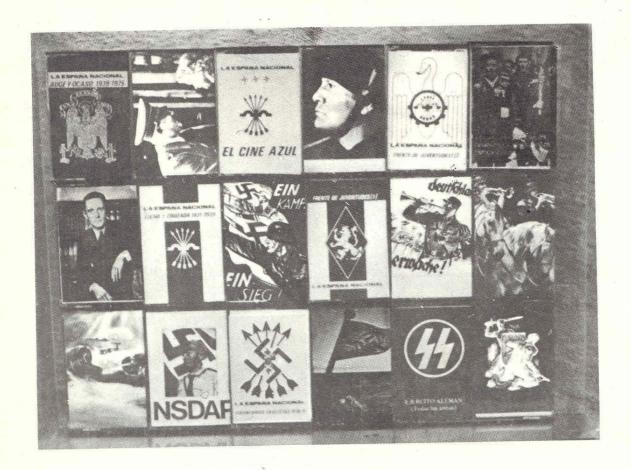

### REGALE CASSETTES

NOS AYUDARA EN LA LUCHA Y REGALARA HISTORIA.

DURACION: 60 minutos cada cinta PRECIO: 450 pts (precios especiales para más de 10 cintas).

PEDIDOS A:

### EDICIONES BAU

Ap. Correos: 207 BADALONA (Barcelona)

# 



FRENTE FEMENINO